

San José, Costa Rica JUEVES 29 de agosto del 2024

Asalto populista al Poder Judicial en México

**HOY EN EL EDITORIAL** 

El partido gobernante posee mayorías suficientes para configurar el Poder Judicial a su imagen y semejanza si se aprueba reforma para elegir jueces. P. 26



Agosto se previó lluvioso por llegada de La Niña, pero fenómeno se atrasó P.3

# ICE aumenta uso de combustibles para generar electricidad

# Hay días bastante críticos

9% del consumo eléctrico del país este mes lo cubren plantas e importaciones

# 'Consumidores pagaremos'

Gasto acumulado por mayor uso térmico va por ¢147.000 millones; se cobraría en 2025

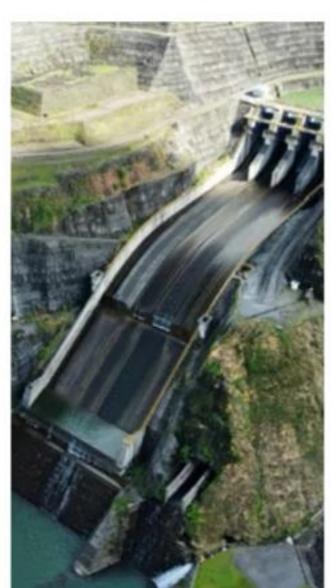

Planta Reventazón, en Siquirres, salió de operación en junio para mantenimiento.

# Diputados prometen un presupuesto 'adecuado'

Manifestantes exigen fondo justo para educación; legisladores dicen que debatirán aunque sin llegar a 8% del PIB P. 5



70 organizaciones marcharon hacia la plaza de la Democracia para reclamar 8% del PIB para el sector educación y aumentar el fondo para las cinco 'U' públicas en 2025. Varios legisladores ven viable subir el FEES. ALONSO TENORIO



**AUMENTO DE 4,06% EN FEES P. 4** 

# Rectores piden ¢23.000 millones más para 2025

Firman solicitud formal a diputados

# **MENCIONA GIMNASIOS COMUNALES P. 6**

# Chaves: subir el FEES impediría hacer obras

Culpa a diputados de lo que pase

**REFUGIADOS P. 8** 

# Decreto de Chaves causó al Estado 33 condenas

Medidas violaban los derechos humanos, resolvió la Sala IV

# PATRULLA LA MATÓ P. 12

# Familia de enfermera vive duelo y silencio de autoridades

Parientes de Fabiola Arguedas se quejan de Seguridad Pública



# **PURODEPORTE**

# Herediano iguala con Motagua

Resultado selló liderato de Alajuelense en la Copa Centroamericana

# Festival en Turrialba ofrecerá gastronomía de 16 países

### **Armando Mayorga**

amayorga@nacion.com

Saborear deliciosas comidas de 16 países será posible este fin de semana en Turrialba en la Feria Internacional del Catie (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), la cual tiene un fin muy loable: apoyar a 13 instituciones de bien social del cantón cartaginés; entre ellas, una escuela y un hogar de ancianos.

Las comidas típicas de países de América Latina y el Caribe serán preparadas por las instituciones beneficiadas en colaboración con estudiantes de la Escuela de Posgrado del Catie que proceden de naciones de la región.

El Catie es un centro académico destinado a la innovación y el desarrollo sostenible en temas relacionados con agricultura, además de manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

La feria internacional se realizará el sábado 31 de agosto y domingo 1.º de setiembre en el campus de ese centro, donde los asistentes podrán disfrutar de actividades recreativas y culturales, entre ellas:

➤ 1. Carrera recreativa Catienatura en 10 y 5 km, el sábado. >2. Feria de artesanos y emprendedores.

➤ 3. Festival de mascotas.

▶ 4. Música en vivo con artistas como Pato Barraza, Jecsinior y Marfil.

➤ 5. Bailes típicos.

La entrada a la Feria es gratuita. El único costo será el del parqueo: ¢3.000 para vehículos y ¢1.500 para motos y bicimotos.

El año pasado, con los ¢20,6 millones recaudados durante la feria, se logró remodelar el comedor escolar del Hogarcito Infantil de Turrialba y el sistema eléctrico y la mejora del salón de actos de la Escuela de Atirro. En el Hogar de Ancianos San Buenaventura, se construyó un baño para el área de terapia física y se repararon las lavadoras.

Melissa Quesada, directora de la Escuela de Atirro, manifestó: "Esta es una escuela unidocente, donde atendemos a 30 niños, en su mayoría de comunidades indígenas con muchísimas necesidades. Gracias al apoyo de la feria hemos logrado algunos proyectos importantes; por ejemplo, restaurar el comedor escolar, colocar



La Feria Internacional del Catie tiene como objetivo apoyar a 13 instituciones de bien social. CATIE



La actividad, que se realizará el sábado y el domingo en el campus del Catie, presentará bailes típicos de los países participantes. CATIE



La Escuela de Atirro es una de las beneficiadas con el festival. También, un hogar de ancianos y un grupo indígena. CATIE

toda la parte eléctrica de la escuela y mejorar considerablemente el salón de actos. Así que esperamos que nos vayan

a apoyar nuevamente".

Por su parte, Yendry Solís, coordinadora administrativa del Hogar de Ancianos San

## **BIEN SOCIAL**

# **Beneficiados**

Las 13 instituciones de bien social de Turrialba que se beneficiarán con los fondos recaudados con la venta de comidas son:

- Asociación Albergues Indígenas.
- Asociación San Isidro Labrador.
- Club de Leones.
- Escuela de Atirro.
- Hogar de Ancianos San Buenaventura.
- Hogar Infantil Turrialba.
- Hogar Salvando al Alcohólico.
- Asociación Unidos.
- Grupo Arackari.
- Asociación Turrialbeña de Voleibol.
- Asociación Turrialbeña de Atletismo.
- Colegio Omar Salazar.
- Escuela de Canadá.

Buenaventura, detalló: "Logramos construir un baño para el área de terapia física y además logramos reparar y dar mantenimiento a las lavadoras de la institución. Nuestro sueño ahora es tratar de cercar lo mejor posible el hogar y así dar mayor seguridad a quienes viven aquí". .

El papel de este

de bosques

normas de gestión forestal

periódico procede

certificados según

# HACE 50 AÑOS,

29 DE AGOSTO DE 1974

# Robados más de ¢28.000 en joyas

Redacción. La casa de I. Ugalde, situada en un lugar de la carretera a Tibás, y la de J. Díaz, ubicada en las inmediaciones del Alto de Guadalupe, fueron violentadas por pandilleros, quienes se llevaron lotes de joyas y objetos valorados en ¢15.000 y ¢13.000, respectivamente, según informó Seguridad Pública. Los robos ocurrieron el domingo y el lunes anteriores, y todo parece indicar que se trata de pandillas que actúan conjuntamente.

# Arregios de calles en San Ramón

Redacción. La Municipalidad de San Ramón ha ordenado el comienzo de un arreglo a todas las calles de la ciudad de ese cantón en Alajuela, pues están en abandono hace más de 10 años. Los trabajos se efectúan en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El arreglo principal es sobre las calles con lastre, pero también se revisan las que tienen capa asfáltica. Los arreglos son temporales, ya que se iniciará pronto la construcción de una cañería.



La Cámara de Productores de Caña del Pacífico inauguró su edificio en San Ramón. LN



PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

# Pronóstico del tiempo

# Calor y lluvias aisladas

Se prevé una mañana cálida y con poca nubosidad, mientras que, por la tarde, podrían presentarse lluvias aisladas en el Pacífico, Valle Central, zona norte y la península de Nicoya.

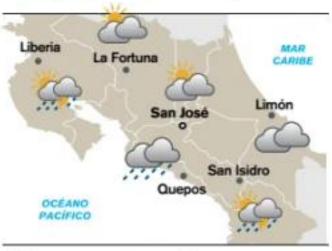

# Mareas para mañana

| SECTOR     | BAIA     | PIES   | ALTA     | PIES   |
|------------|----------|--------|----------|--------|
| D          | - 1:     |        | 05:46 AN | 12,07  |
| Puntarena: | 06:31 PI | M 1,48 | 12:04 PN | 17,32  |
| Golfito    | 05:21 A  | M 2,69 | 11:37 AN | 1 7,64 |
| Goilito    |          |        | 06:06 PN | 1,97   |
| Quepos     | 05:43 Al | M 3,15 | 11:58 AM | 1 7,94 |
|            |          |        | 06:26 PN | 12,59  |
| Golfo de   | 05:12 At | M 2,3  | 11:31 AM | 7,55   |
| Papagayo   |          |        | 05:58 PN | 1,87   |
| l lm én    | 03:48 AI | M-0,15 | 09:37 AN | 10,18  |
| Limón      | 01:19 PM | M 0,05 | 09:01 PN | 1,06   |

# CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás, 400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710

e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados v domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118 e-mail: publicidad@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411





**Efemérides** SALE: 05:27 a.m. SE PONE: 05:47 p.m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

# EL PAÍS

www.nacion.com Irene Vizcaíno, editora de Sociedad y Servicios ivizcaino@nacion.com

-> Agosto se previó lluvioso por llegada de La Niña, pero fenómeno se atrasó

## Juan Fernando Lara S.

ilara@nacion.com

En agosto, mes de estación lluviosa, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aumentó el uso de hidrocarburos y la importación de energía desde Centroamérica para cubrir la demanda eléctrica nacional. Esto no estaba previsto porque el plan era depender, en mayor medida, de la producción hidroeléctrica.

Sin embargo, el martes 27 de agosto retrata la compleja situación.

La generación con plantas térmicas que operan con diésel y búnker alcanzó 3.396 megavatios-hora (MWh), representando el 9,3% de la producción total del sistema (35.604 MWh).

La importación desde el Istmo, en tanto, aportó 18,3% de toda la energía utilizada (6.529 MWh), un porcentaje que no se registraba desde mayo del 2015.

28% del consumo. Así, la generación térmica y la compra de electricidad en Centroamérica suministraron el 27,6% del consumo nacional este martes 27, según datos de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse) del ICE.

Hasta el 27 de agosto, el consumo eléctrico nacional durante el mes llegó a 928.785 megavatios-hora (MWh), de los cuales el 5,6% se cubrió hidrocarburos (52.038 MWh) y el 3,8% (35.689 MWh) con importaciones del Mercado Eléctrico Regional (MER).

En conjunto, ambas fuentes proporcionaron el 9,4% de la demanda. Hace dos años, en todo agosto no hubo importaciones y la generación térmica apenas fue de 0,02%.

El aumento en el uso de fuentes de generación contaminantes y en la compra de energía en la región coincide con el apagado de la planta hidroeléctrica Reventazón, en Siquirres (Limón), debido a labores de mantenimiento.

La planta de \$1.567 millones, inaugurada en setiembre del 2016, salió de operación el 22 de junio. Estaba previsto que retomara su operación el 17 de julio, pero el ICE extendió los trabajos al 5 de setiembre.

A estas condiciones se sumó una situación no prevista por el Instituto: las lluvias que alimentan los embalses de generación hídrica perdieron fuerza. Se pronosticó que el fenómeno La Niña, que provoca más lluvias, entraría en agosto. Sin embargo, se atrasó, y una probabilidad es que surja entre setiembre y noviembre.

Esta situación se da luego de que el país estuvo al borde de racionamientos de electricidad, en mayo, por la caída

# ICE aumenta uso de combustibles para generar electricidad

> 9% del consumo eléctrico del país en este mes lo cubrieron plantas e importaciones



La menor cantidad de lluvias este mes ha afectado la generación hidroeléctrica. Foto de la nubosidad en un sector montañoso de La Unión, Cartago, captada ayer, 28 de agosto. RAFAEL PACHECO

# CONSUMO NACIONAL Más hidrocarburos e importación El ICE aumentó este mes la compra de energía en Centroamérica y la generación térmica.



en el nivel de los embalses debido a las escasas lluvias. Sin embargo, la llegada de aguaceros, la generación térmica y las compras a Centroamérica, hicieron posible cancelar los cortes.

Impacto en tarifas. Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), confirmó que la generación térmica y las importaciones han llegado a cubrir más del 20% de la demanda en algunas jornadas de este mes.

"Eso, sin duda, no es lo esperado en época de lluvias. No lo estamos notando en las tarifas porque se está acumulando una deuda que al final los consumidores pagaremos irremediablemente", comentó.

Hasta julio, se estimaba que el gasto por trasladar a las tarifas sería de ¢147.000 millones, debido al consumo de búnker y diésel para generación, así como a un rezago tarifario del 2023 por erogaciones del ICE en generación térmica que aún están pendientes de ser reconocidas.

Ese monto incluye lo que se espera ejecutar en el 2024 en gasto térmico, así como las proyecciones para el 2025. Según la metodología vigente de Aresep, todo ese gasto debe reconocerse por completo en el 2025.

No obstante, el 3 de julio, en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Marco Acuña Mora, presidente del ICE, y Eric Bogantes Cabezas, regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), aseguraron que, según estimaciones técnicas, no se prevé un aumento en las tarifas de electricidad para el 2025, a pesar del impacto de la mayor generación térmica.

Esa afirmación se basó en la expectativa de una reducción significativa en el uso de derivados del petróleo para producir electricidad durante el resto del año, ya que el ICE confiaba en una abundancia de lluvias para los embalses de generación hidroeléctrica. Sin embargo, las previsiones no se cumplieron.

El ajuste tarifario definitivo para el 2025, sea que las tarifas de electricidad se mantengan o suban, será determinado por la Aresep cuando el Instituto presente, en noviembre, información actualizada correspondiente a sus costos en el 2024 por gasto térmico e importaciones.

Retraso de La Niña. Dos semanas después de la conferencia

de prensa en Zapote, se informó de que la fase fría del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS), conocida como La Niña, se retrasaría hasta el último trimestre del 2024, en vez de agosto, como se pronosticó inicialmente, debido a un enfriamiento más lento de lo estimado en el océano Pacífico.

La Niña se caracteriza por un enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales del océano Pacífico Tropical. Dicho fenómeno influye con fuerza en las condiciones del clima en muchas partes del mundo.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), cuando ocurre el fenómeno La Niña. las precipitaciones en toda Centroamérica suelen ser superiores a lo normal.

En julio, se estimó un 80% de probabilidad de que La Niña se instalara en el país a partir de octubre con una intensidad débil, según explicó Daniel Poleo, del Departamento de Desarrollo del IMN. Mientras tanto, el fenómeno continúa en fase neutral.

Sin embargo, su llegada podría retrasarse, según el Centro de Predicciones Climáticas. adscrito a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Gobierno de Estados Unidos.

El 8 de agosto, el Centro emitió una actualización en la que se indicó que el ENOS en condición neutral se mantendrá durante varios meses, con un 66% de probabilidad de que La Niña surja entre setiembre y noviembre.

Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), indicó que agosto se ha presentado menos lluvioso a diferencia de junio y julio.

Además, recordó que la salida de la planta Reventazón dejó al Sistema Eléctrico Nacional sin 320 MW de potencia instalada mientras se sigue cuidando el uso del agua en el embalse Arenal, en la zona norte, pues advirtió de que, para el verano del 2026, las previsiones meteorológicas apuntan a una nueva fase del fenómeno El Niño y, con esta, menos lluvias.

### Fernanda Matarrita Ch. e Irene Vizcaíno

fernanda.matarrita@nacion.com

Los rectores de las cinco universidades públicas presentaron este miércoles un "diferendo constitucional" a la Asamblea Legislativa con la intención de que los diputados resuelvan la discrepancia surgida con el gobierno por la fijación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025.

La gestión fue firmada por los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez; la Universidad Nacional (UNA), Francisco González; la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias; la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), María Estrada, al concluir la marcha de la educación que se realizó en San José, con la participación de 70 organizaciones.

La rúbrica se dio pasadas las 11 a.m., durante la concentración en la plaza de la Democracia, punto final de la marcha. Varios diputados salieron a reunirse con los manifestantes.

Momentos después, un escolar, una colegial y un representante de federaciones universitarias fueron los responsables de entregar un documento denominado "Pacto por la Educación" al presidente legislativo, Rodrigo Arias, quien acudió a recibirlos a las afueras del Congreso. (Nota en pág. 5)

William Rojas, rector de la UTN, sostuvo que es la primera vez que se firma un documento de esta naturaleza. "Es un hito en la historia de Costa Rica, que demuestra la incapacidad del gobierno por establecer una negociación objetiva, clara y transparente", expresó.

Las universidades solicitan un aumento de 4,06% para el 2025 con respecto al monto de este año, mientras que el gobierno ofreció un 1%. Tras cinco rondas de negociación, las partes no llegaron a un acuerdo y la administración Chaves anunció que enviará al Congreso un presupuesto para el FEES con el mismo monto del 2024, o sea, con cero aumento.

Lo anterior significaría que las casas de enseñanza comenzarían el próximo año con igual suma a la del 2024: ¢576.087 millones. En criterio de los rectores, este monto es insuficiente para atender las necesidades de las instituciones a su cargo, considerando el incremento en el costo de vida.

Así, la fijación del FEES queda en manos de los diputados, que a partir del lunes 1.º de noviembre comenzarán a discutir el plan de Presupuesto de la República del 2025.

Para ello, deberán tomar en cuenta una advertencia que les hizo el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de que si aumentan el FEES, deberán definir una fuente de ingresos, ya sea que recorten otras partidas o bien que



Delegaciones de universidades estatales, sindicatos, pensionados y otros grupos se congregaron en la capital. ALONSO TENORIO

MANIFIESTO ES UNA SOLICITUD AL CONGRESO PARA SOLUCIONAR DIFERENCIAS CON EL EJECUTIVO

# Rectores firman 'diferendo constitucional' al finalizar marcha por la educación

> 70 organizaciones se unieron a manifestación por el presupuesto universitario 2025



Los rectores de las 'U' públicas suscribieron un documento considerado un 'hito en la historia del país', por el jerarca de la UTN. LN

señalen ingresos certificados por la Contraloría General de la República, "como ocurre con cualquier moción que asigne nuevos montos".

Öscar Hernández, de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec) advirtió de que si permiten la reducción paulatina del presupuesto, podría llegar el momento del cierre técnico de las universidades públicas. "Ya no podemos seguir dando la otra mejilla", manifestó.

El pedido de los rectores para la fijación del FEES fue una de las dos consignas más importantes de la marcha, junto con un llamado a respetar el mandato que establece la Constitución Política de asignar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública. El lema del movimiento

fue "Educación hoy, paz para mañana".

El movimiento surgió luego de que se trascendiera que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) se reducirá de un 5,2% en el 2024, a un 4,8% en el 2025, equivalente a un recorte de ¢65.199 millones, según las previsiones de Hacienda.

Según explicaron en un comunicado, los participantes de la manifestación conforman la Mesa Nacional de Diálogo, a la que se suman otros sectores productivos que han impulsado una iniciativa para fortalecer la calidad de la educación y enfrentar "la crisis educativa más dramática de las últimas cuatro décadas".

Concluida la marcha, las organizaciones participantes dieron una conferencia de prensa para manifestar que seBANDERAS, PANCARTAS Y CARROZAS A LAS CALLES

# Fondos para educación pública: el clamor general en la manifestación

Con consignas, banderas y pancartas, en carrozas y con música, representantes de 70 sectores recorrieron ayer, en forma pacífica, las principales calles de San José para exigir al gobierno la asignación de recursos para la educación pública.

Bajo el lema de "Educación hoy, paz para mañana", delegaciones de universidades estatales, sindicatos, pensionados, federaciones estudiantiles y otros grupos se congregaron en la capital para caminar hacia el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa.

A pesar de la variopinta conformación del bloque de manifestantes, su propósito común era exigir a la administración Chaves que se respete el mandato constitucional que asigna el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública.

Los llamados surgieron luego de que se trascendiera que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) se reducirá de un 5,2% en el 2024, a un 4,8% en el 2025, equivalente a un recorte de ¢65.199 millones, de acuerdo con las previsiones de Hacienda.

"Levantamos la voz por la edu-

cación de todos los niños, jóvenes y universidades públicas. El gobierno viene desmantelando la educación; hoy el 4,86% del PIB es lo que se está destinando, el monto más bajo de la historia", expresó William Rojas, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

La manifestación comenzó a las 9 a.m. y transcurrió bajo un sol abrasador. Sombreros decorados con los colores patrios, emblemas nacionales y muchas sombrillas desfilaron por la avenida segunda.

Varias bandas y cimarronas animaron con sus tonadas a personas de todas las edades que se sumaron a la actividad. Marcharon madres con sus hijos, adultos mayores, colegiales, estudiantes universitarios y agricultores.

Como estaba previsto, los manifestantes hicieron una pausa frente a edificio de Hacienda, entidad encargada de plantear la propuesta del Presupuesto de la República.

"Educación primero al hijo del obrero. Educación después al hijo del burgués", fue una de las consignas que gritaron los manifestantes en su recorrido.

Para hoy jueves están planeadas otras manifestaciones en las regiones Caribe, Chorotega, Brunca, Huetar Norte, Pacífico, y en el parque Central de San José.

COLABORÓ IRENE RODRÍGUEZ

guirán en la lucha por el presupuesto. "Tenemos un gobierno neoliberal y recortista", resumió Noelia Solís Maroto, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la UCR y vocera de la FEUCR.

# Legisladores prometen un presupuesto 'adecuado' para educación sin llegar al 8% del PIB

### Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

Otorgar un monto "adecuado" para atender las necesidades urgentes de la educación es un compromiso compartido por los diputados. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, esa cifra podría igualar el 8% del producto interno bruto (PIB).

Los jefes de cuatro de las cinco bancadas consultadas por La Nación reconocieron los motivos del llamado realizado este miércoles por 70 organizaciones que participaron en la marcha por la educación. La manifestación llegó al Congreso con dos consignas: que se destine el 8% del PIB, como lo establece la Constitución Política, y que se aumente el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2025.

Las solicitudes formaron parte de un documento entregado al presidente legislativo, Rodrigo Arias, al concluir la manifestación.

"El 8% del PIB no sé si será posible alcanzarlo, pero sí creo que debemos asegurar las condiciones básicas para una educación adecuada. Vamos a luchar por un presupuesto adecuado," expresó Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), la mayor fracción del Congreso.

Él no descarta la posibilidad de otorgar a las universidades públicas los ¢23.000 millones adicionales que solicitan, lo que representa un incremento del 4,06% en relación con el 2024. Por primera vez, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se definirá en el Congreso debido al fracaso de las negociaciones de los cinco rectores con el Poder Ejecutivo.

Un presupuesto adecuado también fue propuesto por José Pablo Sibaja, líder de la fracción de Nueva República. Sibaja afirmó que, posiblemente, la realidad era diferente cuando se fijó el 8% del PIB para educación.

Ahora, señaló, será necesario "hacer de tripas chorizo" para otorgar al sector un "monto significativo" que no deje a la población sin acceso a la educación, pero que tampoco le reste recursos a la Fuerza Pública para contar con más policías, o a la construcción de nuevas carreteras, por ejemplo.

"Prioridad, la educación, por supuesto. Ha sido el mayor insumo que ha tenido Costa Rica. Segundo, estamos en una situación difícil y tenemos que valorar qué es urgente y qué no para definir el monto que hay que darle a la educación", coincidió Diego Vargas, jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista.

Por su parte, el frenteamplista Antonio Ortega hizo público su apoyo a las organizaciones que marcharon para defender la educación.

Por el contrario, la oficialista Pilar Cisneros consideró que a la marcha asistió poca gente, si se toma en cuenta que eran 70 las organizaciones que la apoyaron.

Sin embargo, comparte que el reto será decidir a quién se le da y a quién se le quita. En su criterio, el FEES no debería crecer y urgió revisar las cuentas de las universidades estatales.

"¿Cuántos estudiantes están matriculados? Lo que entiendo es que, dado que la tasa de natalidad ha ido bajando, cada vez hay menos estudiantes, lo que podría justificar una reducción en los recursos asignados", añadió la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático.

Críticas. Óscar Izquierdo, del PLN; Diego Vargas, del PLP, y Antonio Ortega, del Frente Amplio, no perdieron la oportunidad de criticar la gestión del gobierno de Rodrigo Chaves, no solo en lo referente al presupuesto para educación, sino también en las negociaciones con las universidades. Para Izquierdo, ha sido un proceso "inédito" tanto en forma como en fondo.

En cuanto a la forma, hacer esperar a los rectores fuera de Casa Presidencial nos parece que fue un precedente negativo, y en cuanto al fondo, la actitud de no sentarse a negociar. Nos parece lamentable que, como resultado, por primera vez tengamos que discutir el FEES aquí en el Congreso", expresó Izquierdo.

Según Vargas, esta actitud de no negociar y dejar la definición del fondo de las universidades en manos del Congreso es parte del estilo de Chaves.

"Todo lo que pase con el FEES y la educación va a ser responsabilidad de otros, y él lo va a usar para hablarle al pueblo y dejar mal a algunos actores", aseveró.

El representante del FA aplaudió la creación de un pacto por la educación, frente a un gobierno que, según él, lejos de atender, 'destruye y conspira'. Las fracciones también aseguraron que revisarán el documento presentado por las organizaciones de educación.



La marcha se efectuó bajo un sol abrasador. Los participantes se detuvieron al pasar frente al edificio del Ministerio de Hacienda, a cuyo alrededor se colocaron cintas amarillas. ALONSO TENORIO

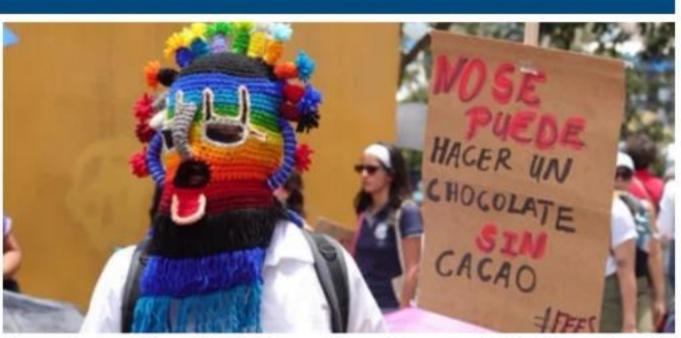

"Invertir en educación es invertir en democracia", dijeron los firmantes. Pidieron liberar la inversión pública de la regla fiscal. LN

# 70 grupos firmaron Pacto Nacional por la Educación

### Diego Bosque

diego.bosque@nacion.com

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, integrada por 70 organizaciones (entre sindicatos, universidades estatales, federaciones de estudiantes y colectivos de la sociedad civil), firmaron el Pacto Nacional por la Educación Pública.

El documento fue divulgado este miércoles después de la marcha por la educación.

La protesta se da en el contexto de fricción entre las universidades estatales y el gobierno por el fracaso en la negociación del FEES para el 2025.

El Pacto Nacional por la Educación Pública plantea una agenda de 18 puntos, entre los que se destacan:

 Avanzar de forma progresiva hacia un presupuesto para todos los niveles de educación pública equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB), como lo manda el artículo 78 de la Constitución Política.

 Fortalecer la inversión social para "garantizar el financiamiento de los programas sociales".  Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes e instaurar "una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas".

 Restaurar los convenios de cooperación con las universidades estatales. Por ejemplo, en el 2023 el Ministerio de Educación Pública (MEP) eliminó las pruebas de dominio lingüístico que hacían los estudiantes de último año de secundaria desde el 2019. Tales evaluaciones se realizaban en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR).

 Atender los 100 centros cerrados por órdenes sanitarias, recuperar la infraestructura educativa, mejorar la conectividad de las escuelas y colegios y mejorar los programas de equidad como transporte de estudiantes, comedores escolares y otros.

 También se propone que se negocie el FEES de forma quinquenal y no anual.

El documento fue enviado al mandatario, Rodrigo Chaves Robles; el jerarca legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, y a Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.

# Las consignas de la marcha

# Irene Vizcaíno

ivizcaino@nacion.com

Dos fueron las consignas principales de la manifestación de este miércoles.

▶8% del PIB: Los grupos exigieron que se respete el mandato del artículo 78 de la Constitución: "En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución".

"No podemos dejar de manifestarnos públicamente, por medio de la huelga por causas políticas, ante los recursos en el presupuesto para la educación del 2025, que será el más bajo de los últimos 10 años. Esto hace imposible atender el rezago que existe en infraestructura, servicios educativos y programas de equidad", señala una carta publicada ayer por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).

Fijación del FEES: Las universidades públicas fueron



Sindicatos docentes estuvieron presentes en la marcha de este miércoles. FERNANDA MATARRITA

uno de los impulsores de la marcha, luego del fracaso de las negociaciones con el Poder Ejecutivo para establecer el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año.

Tras cinco reuniones, no hubo acuerdo en la Comisión de Enlace, formada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y ministros de gobierno. Esto puso a marchar al movimiento estudiantil indígena de la Universidad Nacional, como expresó Carol Morales Mayorga, estudiante de Sociología. Ella explicó que las personas de su comunidad solo pueden acceder a la educación superior con ayudas de la casa de enseñanza.

→ PASA A LA PÁGINA 6

6 EL PAÍS

# Subir el FEES impediría construir obras en comunidades, dice Chaves

### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó ayer que conceder el incremento presupuestario solicitado por las universidades públicas al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), impediría construir obras como gimnasios en comunidades.

El mandatario hizo la afirmación durante la apertura de un gimnasio en la comunidad indígena de Suretka, en Talamanca, Limón.

En el acto de inauguración, dijo que su gobierno no cedió ante los rectores universitarios, a quienes achacó quitar recursos del pueblo para atender las casas de enseñanza superior.

"Salgamos de la ciudad universitaria Rodrigo Facio (sede central de la Universidad de Costa Rica) y volvamos a Suretka. ¿Ustedes creen que es justo, señoras diputadas, que le quitemos 23 gimnasios de estos a 23 localidades que no tienen esas oportunidades para satisfacer los caprichos de los faraones de las universidades públicas? No se vale.



Ayer, durante una gira por Talamanca, Limón, el presidente Rodrigo Chaves, se pronunció en contra de aumentar el FEES y cuestionó la marcha realizada ayer en San José. CASA PRESIDENCIAL

"Ese es el desafío de nuestros tiempos, repartir. No es dinero del gobierno, no, es dinero de los ciudadanos y ciudadanos de Suretka, porque el gobierno no genera recursos propios, el gobierno recoge impuestos", aseveró Chaves.

El presidente también cuestionó la marcha por la educación efectuada este miércoles en el centro de San José.

Culpa a diputados. Chaves afirmó que los diputados serán los culpables de desfinanciar programas o aplicar recortes para otorgar fondos al FEES. Varios legisladores de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), así como la independiente Gloria Navas y Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), apoyaron la marcha.

"Cada colón del FEES que apruebe la Asamblea Legislativa tienen que quitárselo a alguna otra organización. Ya no es el gobierno. ¿Se lo irán a quitar al Icoder (Instituto Costarricense del Deporte)? ¿Se lo irán a quitar al Ministerio de Educación Pública (MEP)? ¿Se lo irán a quitar al Ministerio de Seguridad? ¿A Salud? Compatriotas, les hemos quitado la máscara a esos ticos con corona", dijo el presidente.

El FEES es el presupuesto anual que el Estado otorga a las universidades públicas, según lo establece el artículo 85 de la Constitución Política.

El monto asignado en el Presupuesto Nacional del 2024 fue ¢576.087 millones. Para este 2025, los rectores pidieron un ajuste del 4,06%, pero el Ejecutivo solo accedió a un alza del 1%, equivalente a ¢5.761 millones adicionales.

Los rectores sostienen que las universidades requieren ¢23.389 millones más, con base en la inflación proyectada del 3% para el próximo año.

"Quieren que el gobierno le haga un aumentillo de ¢23.000 millones para este año, el que sigue y el que sigue, y encima de esos van a pedir otros" afirmó el mandatario.

Ayer, en la inauguración de un Ebáis en la comunidad indígena de Gavilán Canta, en Talamanca, Chaves también se manifestó contra la marcha por la educación. En ese espacio, aseguró que con el aumento solicitado para el FEES era "excesivo" y que con ese dinero podría construir 46 Ebáis más.



En los próximos días, el litro de la gasolina súper pasará de ¢718 a ¢720 y el de regular subirá de ¢686 a ¢688. RAFAEL PACHECO

SÚPER Y REGULAR VERÁN LIGERO INCREMENTO

# Aresep avala rebaja de ¢22 en diésel y de ¢105 en gas

# Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un ajuste extraordinario de precios que implicará, en los próximos días, una rebaja de ¢22 en el precio por litro del diésel y otra de ¢105 en el gas de cocina, informó esa entidad este miércoles.

Entretanto, el litro de gasolina súper registraría un aumento de ¢2, al igual que el litro de la gasolina regular, debido a variaciones en los costos internacionales de los hidrocarburos importados al país.

Con el ajuste, el litro de diésel pasará de ¢619 a ¢597, mientras que el costo del cilindro de gas de 25 libras se reducirá de ¢7.571 a ¢7.466.

En tanto, el litro de la ga-

solina súper pasará de ¢718 a ¢720, y el de regular subirá de ¢686 a ¢688.

El cambio de precios regirá al día siguiente de la publicación de los nuevos precios en el diario oficial *La Gaceta*; previsiblemente en el transcurso de esta semana.

Como antecedente, el pasado lunes 5 de agosto, la Autoridad aprobó rebajas en las gasolinas y en el diésel resultado del estudio ordinario de precios correspondiente al mes de julio.

La gasolina súper se redujo en ¢18 por litro y la regular en ¢22, mientras que el costo del diésel se incrementó en ¢18.

Por metodología tarifaria, el próximo 13 de setiembre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debe remitir a la Aresep información para un nuevo ajuste de precios. ■ PROYECTO AFRONTA LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO

# Congresistas ampliarán sesiones para ver bloqueo a vuelos baratos al Istmo

# Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa extenderán las sesiones del plenario los días lunes y martes de la próxima semana para avanzar en la discusión del proyecto de ley que reduciría el costo de los tiquetes aéreos a Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Este plan del Partido Liberal Progresista (PLP) afronta la oposición del gobierno, cuyos diputados presentaron 63 mociones que constituyen un fuerte obstáculo por el tiempo que demanda su trámite y votación. Algunas de estas mociones carecen de sentido o contienen errores que desvirtuarían la iniciativa de reducción de impuestos.

Hasta ahora, el texto ha sido discutido en dos sesiones de una hora cada una; se ha rechazado una moción y quedan pendientes 62.

El acuerdo logrado ayer es que los legisladores sesionen en el plenario de 3 p. m. a 7 p. m., dedicando tiempo, también, al trámite del plan del gobierno para redirigir hacia obras viales un crédito de \$300 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó para crear un fondo de avales, a fin de ayudar a empresas afectadas por la pan-



Eliécer Feinzaig y Luis Diego Vargas, del PLP, critican el freno del gobierno al plan de vuelos baratos a la región. ASAMBLEA LEGISLATIVA

demia. Esta iniciativa recibió 10 mociones y está por salir de la Asamblea.

De estos recursos, se asignarán \$220 millones para la ampliación de la Ruta 1, entre Barranca y Limonal, y \$10 millones para la construcción de 15 puentes peatonales en la ruta 32, en los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Limón.

También, se destinarán \$40 millones para la reparación de carreteras nacionales en las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas y Guanacaste, y un monto adicional de \$30 millones para abonar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Durante la hora extendida, los legisladores intentarán votar mociones sobre las dos iniciativas, mientras que, en las tres horas restantes, se tratarán otros temas de la agenda.

El lunes habrá un debate reglado de una hora para conocer el expediente de la reelección de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

El martes, en la sesión destinada a planes de seguridad, se discutirá el texto para castigar a quienes utilicen menores de edad en la comisión de delitos, así como las reformas para ampliar las causales de prisión preventiva y de regulación del uso de armas. CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO TOMÓ DECISIÓN POR MAYORÍA

# Destituido presidente de Jasec por anomalías en nombramiento

Criterio legal alega incompatibilidad; jerarca asesoraba a gremio industrial

### Arianna Villalobos S.

arianna.villalobos@nacion.com

La noche de este martes, el Concejo Municipal de Cartago aprobó la destitución de Lizandro Brenes Castillo de su cargo como presidente de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) debido a irregularidades en su nombramiento.

La votación tuvo seis votos a favor y tres en contra.

Brenes Castillo fue elegido como jerarca de Jasec el 19 de febrero pasado, durante una sesión extraordinaria (N.º 309-2024) del Concejo. Fue juramentado en el cargo el 20 de febrero, la misma fecha en que el exregidor de Cartago Danny Ovares Ramírez interpuso un recurso para solicitar la nulidad de dicha designación por el "vencimiento de los nombramientos desde el 9 de enero del 2024".

Días antes, el 12 de febre-



La votación del Concejo Municipal de Cartago para destituir a Lizandro Brenes tuvo seis votos a favor y tres en contra. La sesión tuvo lugar la noche de este martes. CAPTURA DE PANTALLA

ro del 2024, la asesora legal del Concejo, Shirley Sánchez, emitió el oficio ACM-005-2024, dirigido a todos los miembros del Concejo Municipal, donde interpretó, a la luz de la normativa, que el nombramiento de Brenes como integrante de la Junta Directiva de Jasec, en su condición de asesor de la Cámara de Industrias de Costa Rica, contravenía el artículo 8 de la ley de creación de Jasec, por lo que constituía una incompatibilidad.

Según Sánchez, las funciones de Brenes como asesor de la Cámara de Industrias se contraponían a sus responsabilidades como directivo de Jasec, especialmente en temas delicados para la organización y funcionamiento de la Junta, como las propuestas o proyectos tarifarios para los servicios públicos, lo que podría derivar en un conflicto entre sus intereses privados y los de la entidad pública.

Sin embargo, el oficio emi-

tido por Sánchez no fue conocido por el Concejo antes del nombramiento de Brenes, el 19 de febrero, ya que durante esa sesión se acordó continuar con la designación de los representantes sin discutir otros temas.

Meses después, tras varias discusiones sobre el nombramiento de Brenes y el reclamo de Ovares, el 21 de junio del 2024, Sánchez emitió otro oficio (ACM-035-2024) en el cual recomendó al Concejo acoger el recurso de revocatoria in-

terpuesto por el exregidor en febrero.

Ambos oficios (ACM-005-2024 y ACM-035-2024) sirvieron de fundamento para la votación de este martes, en la que se decidió la separación de Brenes del cargo, dado que su designación violaba el mencionado artículo 8.

Jonathan Arce Moya, regidor del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó a *La Nación* que espera que "el señor alcalde (Mario Redondo Poveda) no presente el veto para mantener en el cargo al señor Brenes, aprovechando que el trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo dura por lo menos dos años, normalmente, y no invada las potestades del Concejo Municipal".

Esto se debe a que la destitución responde al recurso de revocatoria; no obstante, la apelación, de hacerse, corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo.

Redondo, durante la sesión, se mostró inconforme con el análisis de la incompatibilidad emitido por la asesora jurídica.

"Privar a alguien por ser un funcionario de una cámara, de su posibilidad de integrar una junta directiva como la de Jasec, me parece que excede todos los límites legales", argumentó.

La Nación procuró conversar con Brenes. Se le llamó y se le dejaron mensajes, sin obtener respuesta. ■

COLABORÓ JOSUÉ BRAVO



### Josué Bravo

josue.bravo@nacion.com

El Decreto Ejecutivo 43810, publicado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 1.º de diciembre del 2022, le acarreó 33 condenas al Estado.

En aquel momento, el mandatario decidió endurecer la política de tratamiento de refugiados, a fin de evitar que migrantes económicos aprovecharan esta figura para instalarse en Costa Rica. Sin embargo, la Sala Constitucional encontró que la norma impuso medidas violatorias de derechos humanos para los solicitantes de refugio.

La primera alerta se produjo en febrero del 2023, cuando el tribunal declaró con lugar un primer recurso de *habeas corpus* de un solicitante de refugio, a quien se le impidió salir del país para asistir a un evento académico en Colombia.

La Sala IV advirtió de que el decreto contenía al menos una disposición contraria a los derechos humanos. No obstante, la sentencia no anuló la directriz porque era la resolución de un habeas corpus, no de una acción de inconstitucionalidad.

Al conocer la decisión de los magistrados, el 17 de febrero del 2023, Chaves anunció que corregiría el decreto.

"No es el fin del mundo", dijo. Sin embargo, el texto siguió vigente por 14 meses más (el gobierno publicó la corrección el 14 de junio del 2024), lapso en el que siguieron entrando recursos de habeas corpus en contra de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) por decisiones tomadas con base en este decreto.

Así, para junio anterior, el alto tribunal había declarado 33 recursos con lugar, con un número similar de condenatorias para el Estado en cuanto al pago de costas, daños y perjuicios, las cuales se tienen que cobrar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

En estas 33 resoluciones, el tribunal constitucional encontró tres normas que resultaron violatorias de derechos humanos:

➤ 1. El artículo 59 del decreto sobre refugiados prohibía a los solicitantes de refugio salir del país. Por este impedimento, la Sala IV declaró con lugar 20 recursos de habeas corpus.

▶2. El artículo 14 establecía que los interesados solo tenían un mes para pedir la condición de refugiados una vez que ingresaban al país. Este numeral le acarreó 11 condenas al Estado.

➤ 3. Por último, el artículo 5 prohibía gestionar refugio en Costa Rica a quienes, antes de llegar aquí, hubiesen pasado por otros países considerados seguros. Dos solicitantes ganaron recursos por este motivo.

La DGME apuntó que la reforma de un artículo tiene un procedimiento que implica un análisis institucional.

"Sin embargo, la institución no tiene competencia



En noviembre del 2022, la entonces directora de Migración, Marlen Luna, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, prometieron endurecer la política para refugiados. Sin embargo, el gobierno debió reformar el decreto luego de condenas de la Sala IV. CORTESÍA

MANDATARIO PRETENDIÓ ENDURECER POLÍTICA SOBRE REFUGIADOS

# Decreto publicado por Chaves provocó 33 condenas en contra del Estado

> Norma impuso medidas violatorias de DD. HH., según Sala IV

con respecto a la reforma", subrayó.

Asimismo, pese a la cantidad de sentencias emitidas por el artículo 59 durante el 2023 y el 2024, Migración aseguró que había dejado de aplicar lo incorporado en este numeral desde febrero del 2023.

Violación a libertad. Sobre la prohibición para salir del país, la Sala IV declaró que esta disposición violentaba el artículo 31 de la Constitución, el cual garantiza a Costa Rica como un territorio de asilo para perseguidos políticos.

Los magistrados consideraron que el decreto imponía restricciones a la libertad de movimiento de los solicitantes de refugio, violando principios internacionales y derechos del solicitante.

Esta norma prohibía, bajo cualquier circunstancia, el viaje de solicitantes de refugio a su país de origen o a un tercero, argumentando que la salida implicaba la inexistencia real de la necesidad de protección internacional por parte del Estado costarricense.

"El egreso del país de facto implicará el abandono tácito del proceso y el archivo del expediente administrativo correspondiente", añadía la directriz.

La Sala extendió su jurisprudencia a casos como el de una solicitante de refugio que salió de suelo tico hacia Guatemala, el 23 de diciembre del 2022, pero se le negó el reingreso el 9 de enero del 2023.

La Policía de Migración le solicitó una visa de ingreso o un trámite migratorio pendiente ante la Unidad de Refugio, argumentando que había abandonado tácitamente su solicitud de refugio, de acuerdo con el decreto impugnado.

En abril del 2023, la Dirección de Migración instruyó a la Unidad de Refugio y a la Policía Profesional de Migración no seguir denegando permisos de salida a solicitantes de refugio ni decomisar sus documentos al salir del país.

Sin embargo, un mes después, en mayo, la Unidad incurrió de nuevo en la práctica, al negar a un menor de edad un documento de viaje para participar en un torneo de boxeo en México. A raíz de un recurso, la Sala IV ordenó a Migración emitir el documento en un plazo de 10 días hábiles.

La DGME argumentó que la solicitud del joven se realizó antes de la publicación del decreto modificado en *La Gaceta*.

Asimismo, el 30 de agosto

del 2023, al resolver una acción de inconstitucionalidad, la Sala IV anuló este artículo 59 del decreto y también declaró lesivo el inciso f del artículo 4, el cual establecía que los nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela debían renunciar a sus solicitudes de refugio para acogerse a una categoría migratoria especial que les permita trabajar en el país.

Para el tribunal, ese inciso lesionó la Constitución Política y la Convención sobre el Estatuto de Refugiados.

Sobre el plazo de un mes natural para presentar la solicitud de refugio, contado desde el día de ingreso al territorio costarricense, el tribunal señaló que transgredía el criterio de necesidad.

Así lo expuso a la luz del caso de un venezolano que, luego de atravesar el tapón del Darién y pasar por Panamá, ingresó a Costa Rica el 28 de febrero del 2023, pero vio denegada su solicitud de refugio por haberla presentado dos meses después.

Según la Convención de Refugiados, las restricciones impuestas por los Estados no deben comprometer el derecho esencial a solicitar refugio, enfatizaron los magistrados.

Añadieron que el gobierno

había optado por la medida más extrema, rechazando de plano las solicitudes presentadas fuera del plazo de un mes, sin considerar las circunstancias que pudieron impedir la presentación o analizar la situación específica, lo que resulta en una violación al principio de proporcionalidad y vacía de contenido este derecho humano. Por tanto, la Sala IV determinó que la norma cuestionada era ilegítima.

En cuanto a las condenas por rechazar el refugio a personas que pasaron por otros países estimados seguros, los magistrados señalaron que ni la Comisión de Visas Restringidas y de Refugio ni el Tribunal Administrativo Migratorio consideraron la especial condición de vulnerabilidad de los solicitantes.

Uno de estos casos fue el de un ciudadano somalí que llegó a territorio costarricense vía aérea, proveniente de España y con destino a Nicaragua, y cuya solicitud fue declarada inadmisible. El recurrente alegó que su vida corría peligro en su país de origen, donde existe un conflicto armado.

Las instancias se limitaron a señalar la falta de pruebas que demostraran una persecución individualizada, sistemática y constante, o que las medidas alternativas habían sido ineficaces.

En este caso, la Sala ordenó que se resolviera nuevamente su gestión, sin tomar en cuenta el artículo cuestionado.

Marta Vindas, directora de Migración y Extranjería, defendió ante los magistrados la norma, como una medida para evitar el "abuso" de la condición de refugiado por parte de migrantes que buscaban regularizar su situación o acceder a permisos laborales, aunque en realidad no requirieran de protección internacional.

Vindas expresó que el fin del decreto era proteger a los verdaderos solicitantes de refugio, garantizando que recibieran protección solo aquellos con temores fundados de persecución. ■

SITIO EN SAN RAMÓN OFRECE RIESGOSAS 'TERAPIAS' PARA DEJAR DROGAS

# Municipalidad pide ayuda a Salud para cerrar 'clínica' que utiliza ayahuasca

> Cantón es anfitrión informal de retiros con estas sustancias, considera alcaldesa

## Diego Bosque y Natalia Vargas

diego.bosque@nacion.com

Las "clínicas" que ofrecen riesgosas terapias con ayahuasca e iboga para dejar las drogas, parecieran estar en ventaja frente a las instituciones estatales, pues se instalan en grandes fincas cerradas, sin acceso al público, donde poco se puede hacer para impedirles operar.

Ese es el caso de New Life Ayahuasca, un centro de retiros ubicado en Piedades de San Ramón, en Alajuela, según reconoció María Gabriela Jiménez, alcaldesa de ese cantón alajuelense, durante una entrevista realizada ayer.

La ayahuasca y la iboga son sustancias psicodélicas que, según los especialistas, pueden provocar vómito severo, graves cuadros de deshidratación, daños renales, arritmias y hasta la muerte.

Ante estas circunstancias, dijo Jiménez, únicamente el Ministerio de Salud tiene la competencia para actuar y poner un límite.

Jiménez aseguró que enviaron varios oficios a ese ministerio solicitando ayuda para intervenir el sitio y cerrarlo. Sin embargo, la funcionaria dijo que no han obtenido respuesta. "Esto es competencia del Ministerio de Salud, porque este es un problema de salud pública", afirmó.

Además, la alcaldesa afirmó que hizo una consulta al Departamento Jurídico para determinar si el ayuntamiento puede clausurar ese lugar.

El domingo pasado, *La Nación* publicó que en el país operan, al menos, seis centros que suministran ayahuasca e iboga como una alternativa para superar las adicciones. Ninguno de esos lugares cuenta con aval del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

Con respecto a New Life Ayahuasca, la alcaldesa confirmó que no tiene patente municipal.

Visita en vano. Además, la alcaldesa señaló que el lunes pasado, luego de leer la publicación periodística, un regidor presentó una moción ante el Concejo Municipal para que inspectores municipales visitaran el lugar y emitieran un reporte.

Los inspectores pudieron hacer poco, ya que los encargados del lugar ni siquiera los atendieron.

Jiménez concluyó que están preocupados porque San Ramón ha experimentado en los últimos años, un aumento en el consumo de drogas.

También porque identifi-

ANUNCIOS EN PAUSA

ALGUNAS
ACTIVIDADES SE
ANUNCIABAN EN REDES
SOCIALES, PERO DESPUÉS
DE LAS DENUNCIAS DE LA
NACIÓN, HAN RETIRADO LA
INFORMACIÓN".

## Gabriela Jiménez

Alcaldesa de San Ramón

caron que el cantón se está convirtiendo en anfitrión informal de retiros que ofrecen ayahuasca e iboga de forma clandestina.

"Algunas de las actividades se anunciaban en redes sociales, pero después de las denuncias de *La Nación*, han retirado la información", comentó.

Este miércoles se le envió un correo a New Life Ayahuasca con varias consultas, pero respondieron que no ofrecen "desintoxicación de drogas ni tratamientos en ningún contexto médico".

Muertes por iboga. En abril del 2014, una noruega de 41 años falleció en el Gabón House Center, ubicado en Cañas Dulces de Liberia, por ingerir ibogaína, un alcaloide extraído de la iboga, planta originaria de Gabón y de el Congo, en África, que las tribus nativas utilizan en sus rituales sagrados.

La mujer se encontraba en ese lugar para tratar su adicción a las drogas.

Además, el pasado 5 de agosto, una estadounidense de apellido Levis falleció, según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un establecimiento ubicado en Paquera, Puntarenas, que ofrece supuestas terapias con iboga.

Al parecer, la mujer sufrió un paro cardíaco luego de consumir iboga en Soul Iboga Retreats. El deceso está bajo investigación.

La ayahuasca, entretanto, proviene de la Amazonía y contiene el alucinógeno dimetiltriptamina (DMT), una droga que, según el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, es ilegal en el país.

Sin autorización. La iboga no está en la lista de psicotrópicos sometidos a fiscalización internacional, pero aparece en la lista I de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Esto significa que no tiene autorización para uso médico, carece de seguridad y posee alto potencial de abuso. El Ministerio de Agricultura y Ganadería aclaró, a través del departamento de prensa, que no existe ninguna norma sanitaria para la iboga y la ayahuasca en el país.

Por lo tanto, cualquier ingreso de ese tipo de planta o sus derivados es ilegal. En las últimas horas, el lugar decidió inhabilitar su sitio web.

Este tipo de terapias, de acuerdo con la información en línea, se vende entre \$3.500 y \$6.000 (¢1,8 millones y ¢3,3 millones) por persona e incluyen lujosas habitaciones en playas y montañas, una cantidad de "viajes" psicodélicos, sesiones de introspección y duchas espirituales, que son, según la información promocional, baños en ríos "para liberar lo que ya no nos sirve".

Desde julio se le consultó al Ministerio de Salud si las "clínicas" que ofrecen ayahuasca e iboga para dejar las drogas tienen permiso de funcionamiento, pero la entidad aún no ha contestado.

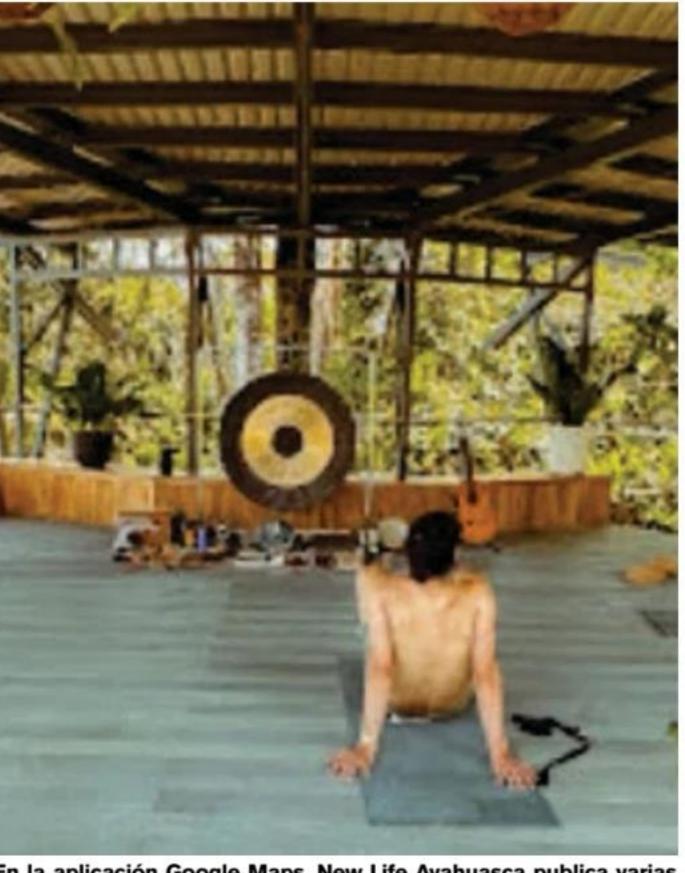

En la aplicación Google Maps, New Life Ayahuasca publica varias fotos de sus instalaciones, en las que realizan retiros. GOOGLE MAPS

DONDE SE HABRÍA TAPADO HUMEDAL, OBSERVÓ 'HIERBAS'

# Mandatario niega haber visto daños ambientales en Gandoca-Manzanillo

# Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró ayer que visitó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, y que no vio tala de árboles en la zona protegida.

Además, no consideró un daño el camino que, según la Fiscalía, se construyó sobre un humedal. En ese sitio, Chaves vio "hierbas".

Chaves se refiere a los terrenos de la reserva que, de acuerdo con una investigación judicial, habrían sido dañados debido a aparentes permisos ilegales de tala concedidos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a una sociedad del empresario Allan Pacheco Dent, conocido de Chaves.

El Ministerio Público sostiene que, además de la tala, se rellenó un humedal para hacer un camino.

"Fuimos a revisar, no se tocó el área marítimo-terrestre, no se cortó un solo árbol en el área marítimo-terrestre, y el camino que decía Ariel (Robles, diputado), que iba a destruir toda la costa sur del Caribe, no, ahí lo que hay son hierbas y no se ve que haya habido movimiento de carros", dijo Chaves en Puerto Viejo.

El presidente salió en defensa de Pacheco Dent; afirmó que fue detenido por las autoridades judiciales, pero quedó libre porque no había cometido algún delito.

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han hecho dos allanamientos a las oficinas del Sinac, la Municipalidad de Talamanca y a domicilios de funcionarios y particulares, en medio de una investigación sobre un presunto plan para permitir la urbanización en terrenos del refugio mediante métodos ilegales.

El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.





El presidente Rodrigo Chaves minimizó la polémica por la tala en Gandoca-Manzanillo y dijo que fueron solo 23 árboles. ARCHIVO

INSCRIPCION Y HABILITACIÓN DE NOTARIO (A) PÚBLICO (A). La **DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO** con oficinas en San José, San Pedro de Montes de Oca, costado Oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, 5to.piso, HACE SABER: Que ante este Despacho se ha recibido solicitud de INSCRIPCION Y HABILITACIÓN como delegatario para ser y ejercer la función pública Estatal del NOTARIADO, por parte de **STEVEN JESUS MENDEZ VILLALOBOS**, con cédula de identidad número **206900338**, carné número **28258**. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Código Notarial, se invita a quienes conozcan hechos o situaciones que afecten la conducta del (de la) solicitante, a efecto de que lo comuniquen por escrito a esta Dirección dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a esta publicación. -San José, 06 de agosto del 2024. TATTIANA ROJAS SALGADO. ABOGADA-UNIDAD LEGAL NOTARIAL. EXPEDIENTE **# 201483** -1vez.







# canet

# **PRESENTAN**

# ¡Acompáñenos en la feria inmobiliaria más emocionante de **Costa Rica!**

Con más de 15 años de experiencia. Estaremos listos para recibir a miles de visitantes, reuniendo a los mejores de la industria inmobiliaria, para que su familia pueda hacer realidad el sueño de comprar una casa, construir, remodelar, decorar o adquirir un terreno.

17.20 06

PARQUE



# ¡A tan solo 15 min. de la playa!

Venga a Expo Casa y participe en el sorteo de una espectacular quinta de 1.000m2 en Villa Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste.

Patrocina



www.terra.cr · 7075-0400



Un evento de



**Patrocinan** 



























DÍA DE LA PERSONA NEGRA Y LA CULTURA AFROCOSTARRICENSE

# Feriado del 31 de agosto será de pago no obligatorio

### Michelle Campos

michelle.campos@nacion.com

El feriado de este sábado 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, se paga igual que el 2 de agosto para el caso de los asalariados que deban trabajar ese día.

Las condiciones son las siguientes:

 1. Los centros de trabajo con pago mensual y quincenal, y los dedicados al comercio con remuneración semanal, deben pagar un día sencillo adicional a quienes laboren el feriado, de manera que reciban un pago doble. Si trabajan horas extra, se les reconoce una tarifa triple por hora.

En el caso de quienes no trabajen ese día, recibirán el salario completo del periodo; es decir, no se les descuenta el día si no lo laboran. ▶2. A quienes laboren en empresas con pago semanal en actividades no comerciales, los patronos les pagarán solo por los días efectivamente trabajados. Por lo tanto, no se incluye el pago por feriados a menos que el empleado trabaje ese día, en cuyo caso se paga un salario normal.

Si el empleado trabaja horas extra durante un feriado, estas deben pagarse como tiempo y medio.

Esta modalidad de feriado se denomina de pago no obligatorio. En este 2024, el feriado del 31 de agosto se celebrará por primera vez en el día en que cae.

La Asamblea Legislativa creó esta conmemoración en el 2021 mediante la Ley 10.050. Sin embargo, la fecha se postergó al domingo posterior en los años 2021, 2022 y 2023. ■

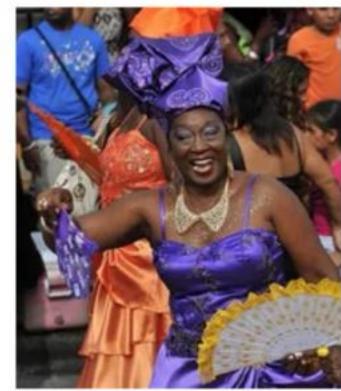

El feriado del 31 de agosto se caracteriza por los festejos que se organizan en Limón. ARCHIVO



El plan del MOPT es que el proyecto se financie con un crédito propio, que luego sea amortizado con las tarifas de peaje. ALONSO TENORIO

MOPT MANTIENE INTENCIÓN DE FINANCIAR AMPLIACIÓN CON UN PRÉSTAMO PROPIO

# Futuro de plan de carretera San José - San Ramón sigue en manos de Hacienda

> Pendiente visto bueno de ministro Nogui Acosta para que país asuma nueva deuda

# Patricia Recio G.

arecio@nacion.com

El nuevo plan para ampliar la carretera San José - San Ramón permanece en manos del Ministerio de Hacienda, que debe aprobar la propuesta del MOPT de gestionar un crédito propio que se financie con los ingresos de los peajes a pagar.

El 18 de abril pasado, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, anunció que ya contaban con la optimización de los estudios de factibilidad, que serían presentados en el plazo de un mes.

A la fecha, sin embargo, no se conocen los detalles del nuevo estudio, pues, según Batalla, requieren que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, apruebe el modelo financiero.

Batalla aseguró la noche del lunes, tras comparecer ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, que su homólogo de Hacienda continúa revisando las "corridas financieras" para determinar las posibilidades del país de enfrentar la contrapartida que, generalmente, el Estado debe aportar en este tipo de financiamientos.

El ministro evitó adelantar cuándo se podría tener una respuesta de Hacienda, pero reconoció que su esperanza es que ocurra "muy pronto".

"Cuando hay un préstamo, hay un pago, y ese pago depende de la capacidad del país. ¿Cómo vamos a estar en regla fiscal en el momento en que se tenga que empezar a hacer los pagos?: eso es lo que está analizando don Nogui (Acosta) a través de lo que se le presentó", explicó.

Posibilidades. Batalla afirmó que aún no se ha descartado la posibilidad de que la ampliación de los 60 kilómetros (km) se haga a través del crédito. No obstante, semanas atrás dijo

que, en caso de que esa opción no resultara viable, se valoraría que la obra se haga mediante una concesión.

En abril, cuando se anunció que ya se contaba con el resultado de la optimización, el ministro dijo que el costo estimado en ese nuevo plan era similar al proyectado por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica (unos \$670 millones).

Además, reconoció que las tarifas de peaje se mantendrían en alrededor de \$3 por sentido, aunque prometió que el proyecto reestructurado incluiría más y mejores obras.

Todos esos datos están pendientes de ratificación, al igual que el mecanismo de financiamiento. Según los tiempos proyectados durante la comparecencia del lunes, aunque sin precisión de fechas, el proceso de licitación se llevaría a cabo a lo largo del 2026 y la construcción se iniciaría en el 2027.

El año pasado, el gobierno decidió romper el contrato de fideicomiso mediante el cual se pretendía desarrollar el proyecto, alegando altos costos y poco avance en la etapa de preinversión.

Obras impostergables. El proyecto San José - San Ramón solo ha completado el primero de cinco lotes de obras impostergables (OBIS), cuya finalidad era adelantar trabajos mientras, en paralelo, se estructuraba la construcción del tronco principal.

Pero, según Batalla, estas obras no han sido recibidas por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debido a debilidades técnicas señaladas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

El jerarca indicó, además, que este viernes 30 se recibirán ofertas para los tres pasos a desnivel que se construirán en los intercambios de Grecia, San Ramón y Naranjo.

En el caso del lote 2, que incluye ampliar el intercambio del monumento al Agua, en la Uruca, el gobierno decidió limitar a la fase de diseño el contrato que ya estaba adjudicado, mientras que la construcción se postergaría para cuando se trabaje en la ampliación del tramo principal.

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar obras impostergables adicionales para aliviar algunos cuellos de botella que se forman en varios tramos de la autopista Bernardo Soto, el ministro Batalla dijo que financieramente no es posible.

Afirmó que se podrían valorar intervenciones menores con recursos de conservación, similares a las hechas frente al aeropuerto Juan Santamaría, donde se colocó un puente bailey y se realizaron algunos cambios viales.

El modelo que el MOPT pretende implementar para completar el tronco principal contempla la contratación de una empresa que diseñe, construya y dé mantenimiento de la vía.

Las obras se ejecutarían mediante un crédito que luego sería amortizado con las tarifas de peaje. ■

# SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com

Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

-> Fabiola Arguedas murió luego de que patrulla policial impactara su auto en San José

# Familia de enfermera fallecida afronta duelo y silencio de autoridades

> Ministerio de Seguridad y Policía Judicial aseguraron que caso está en investigación

### Fátima Jiménez Q.

fatima.jimenez@nacion.com

Cuando una pareja se casa, se promete amarse "hasta que la muerte los separe".

Pero para Fabiola Arguedas y Kevin Ugalde, ese doloroso día llegó antes de lo que imaginaron: tan solo un año y ocho meses después de unir sus vidas en matrimonio.

La noche del 20 de agosto, Fabiola, una enfermera de 26 años, regresaba a casa tras completar su turno en el Hospital Clínica Bíblica de San José.

En el trayecto, fue embestida por una patrulla de la Fuerza Pública que escoltaba una ambulancia en la que viajaban dos heridos por arma de fuego que fallecieron luego en un hospital.

Arguedas tenía el semáforo en verde al cruzar una intersección, pero la unidad policial se "saltó" el semáforo en rojo e impactó su vehículo, lo que causó su muerte instantánea.

"Alegre, servicial, estudiosa, esforzada y trabajadora" son algunas de las cualidades con las que sus seres queridos describen a la joven.

Con lágrimas y alguna sonrisa melancólica, la familia de Fabiola -su esposo; su madre, Carla Arguedas; su hermana menor, Fátima, y dos amigos cercanos, Diego y Gabriela- recibieron a un equipo de La Nación para compartir, desde el respeto, cómo enfrentan esta dolorosa y repentina tragedia.

El último diálogo. Como cualquier otro día laboral, aquel martes 20, Kevin esperaba a su esposa en casa.

Aunque ella solía quedarse un poco más allá de su horario para terminar de entregar a los pacientes, esa noche salió puntual, pues al día siguiente entraba a trabajar a las 6 a. m.

"Me dijo que no quería llegar tan tarde a la casa. Yo le dije que estaba bien, y eso fue lo último que hablamos", recordó Ugalde, visiblemente conmovido.

Antes de salir, Fabiola le compartió su ubicación en tiempo real para que él pu-



Fabiola Arguedas y Kevin Ugalde tenían solo año y ocho meses de matrimonio. CORTESÍA



Doña Carla Arguedas y su hija Fátima recuerdan a Fabiola como una persona alegre y con un enorme don de servicio. MARVIN CARAVACA

diera seguir su recorrido hasta y le envió mensajes, pero no su hogar, en San Joaquín de hubo respuesta. Flores, Heredia.

El viaje comenzó con normalidad; minutos después, Kevin notó que la ubicación de Fabiola se detuvo en el barrio Los Ángeles, en San José.

Pensó que tal vez se le estalló una llanta o que el carro falló. La llamó repetidamente

Desesperado, contactó a su amigo Diego, quien lo acompañó hasta la ubicación marcada. Mientras se dirigían al lugar, recibió una llamada del hospital donde trabajaba su esposa.

Le informaban de que un oficial de la Fuerza Pública

reportó un accidente en el que una enfermera del hospital estaba involucrada.

Con la esperanza de poder asistir a su esposa, Kevin llegó al sitio del percance, donde la realidad lo golpeó. "Cuando llegué, no me dejaron pasar. Solo me permitieron recoger sus pertenencias, pero ella ya no estaba. La vi hasta el día siguiente", narró.

Triste llamada. Doña Carla, madre de Fabiola, se enteró de la tragedia cuando Kevin la llamó.

"Me dijo: 'Fabiola se nos fue'. Yo pensé: '¿Cómo se va a ir mi hija?'. Me mencionaron un accidente y una patrulla. Al principio creí que solo estaba herida, pero Kevin me dijo que el policía le había dicho que ella ya no estaba con nosotros", recordó la madre.

La mamá aguardó en casa por el regreso de su hija, pero esta vez en un féretro. Llamó a familiares para informarles de la terrible noticia, y pronto la casa se llenó de compañía.

A pesar del inmenso dolor, en los ojos de doña Carla, una maestra de Matemáticas, brilla una luz de esperanza y consuelo.

En el pasado enfrentó otros duros golpes: hace un año perdió a su madre a causa del cáncer y, dos años atrás, falleció su esposo.

"Por lo que pasó mi mamá y por las cosas que Fabiola veía en el trabajo, un día me dijo que si le daba un cáncer, que la dejara ir. Dios supo lo que hacía y la escuchó. En lugar de dejármela mal, prefirió llevársela", afirmó la señora.

La madre reveló que su hija tenía muchos sueños: planeaba viajar a Argentina, al Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y formar una familia. Incluso, dijo que Fabiola ya tenía decidido quién organizaría la fiesta de revelación de género de sus futuros hijos.

"Todos los días le pregunto a Dios por qué se la llevó si estaba tan joven, si tenía tantos sueños, tantas esperanzas... Pero todo hay que ponerlo en manos de El", añadió.

Recuerdos dolorosos. Desde el accidente. Kevin decidió quedarse en la casa de su madre, pues el dolor de estar en el hogar que compartía con Fabiola es abrumador. "Tenemos mascotas que son como nuestros hijos. Cuando voy a bañarme, lloro porque se vienen muchos recuerdos", confesó.

A pocos días de la pérdida de su esposa, intentó distraerse y fue a una actividad a la que lo invitaron. Al salir a comprar lo necesario, instintivamente buscó a su esposa, pero enseguida recordó que ya no estaba.

Comentó también que cuando recoge a su perrito de la guardería, ya no sabe a quién avisarle, pues antes siempre le contaba a Fabiola cómo estaba el animalito. "La vida me cambió en un segundo", dice.

Con la voz quebrada, Kevin, quien se dedica a un negocio familiar de rotulación, confesó que vive con un "cargo de conciencia", pues fue él quien sugirió a Fabiola comprar el carro en el que sufrió el accidente.

Antes, ella utilizaba el vehículo de su madre, pero este consumía más combustible, así que juntos decidieron invertir en el nuevo. Sus seres queridos le insisten en que él no tiene nada que ver con lo que ocurrió.

La historia de amor entre ellos floreció en plena pandemia de la covid-19. Un día, mientras estaba en su casa, Kevin recibió una solicitud de amistad en redes sociales; era Fabiola. Comenzaron a hablar y pronto se enamoraron profundamente.

Durante un viaje a la playa, Kevin le propuso matrimonio y ella aceptó emocionada; sin embargo, primero terminó



Kevin Ugalde, el esposo de Fabiola, contó cómo se conocieron y todos los planes que hicieron una vez que se casaron. MARVIN CARAVACA

su carrera de Enfermería en la Universidad de Costa Rica (UCR), de donde se graduó con honores.

Hace pocos meses, y tras una propuesta en su trabajo, Fabiola tomó un curso de investigación en la UCR, del cual también se graduó con excelencia académica. El plan era que realizara investigaciones y las publicara en la revista del centro médico para el que trabajaba.

Finalmente, en enero del 2023, Fabiola se casó con Kevin, a quien llamaba "su compañero de vida". Juntos, comenzaron a planear un futuro lleno de viajes y de sueños por cumplir.

En julio visitaron Colombia, y poco antes también viajaron a México. Con la ilusión de ir al Mundial, pronto empezarían a tramitar la visa americana y canadiense.

"Amándonos en otro lugar mundo. Solo le pido a Dios más vida juntos para seguir disfrutando a tu lado. Gracias por tu amor y buena compañía. Te amo completamente", le escribió Fabiola a su esposo en redes sociales durante uno de sus viajes.

Una fe firme. Además de su profunda relación con Kevin, la joven tenía un vínculo aún más fuerte: su fe en Dios. Fue catequista y, en el 2019, viajó a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), donde tuvo la oportunidad de conocer al papa Francisco.

Precisamente, fue su cercanía con Dios lo que la llevó a dedicar su vida a sanar y servir a los demás. Tenía un don para ello. Antes de trabajar en el centro médico privado, laboró en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y en Casa de Betania, un hogar de retiro para monjas.

Fátima, la hermana menor de Fabiola, recordó con ternura cómo jugaban juntas, a pesar de los 10 años de diferencia. Su ausencia es difícil de asimilar, pero la adolescente ve en su hermana una inspiración para seguir adelante con sus estudios.

Adiós inesperado. "Fabiola se

ganaba el corazón de cualquiera. Si alguien se enfermaba, ella iba a inyectarlo a la hora que fuera", recordó Diego, amigo de Kevin desde la infancia y quien también se hizo cercano a Fabiola.

Diego y su pareja, Gabriela, compartían semanalmente con Kevin y Fabiola, junto a un grupo de amigos que sumaba al menos 10 personas. Gabriela mencionó que, días antes del accidente, sin saberlo, todos pudieron despedirse de Fabiola.

El viernes anterior al accidente, organizaron una "cena navideña". "La idea surgió porque pensamos que si hay Gordito de medio año, también debería haber cena navideña de medio año, y así fue", explicó Diego.

Intercambiaron regalos, cenaron, disfrutaron un pastel e hicieron un brindis.

Aquel día, la enfermera también encontró una foto que tenía solo con Gabriela y se la mostró, algo que no solía hacer. "Me dijo: 'Gabi, vea qué foto más linda me encontré'. Y esa fue la foto que puse cuando ella falleció. Ella la escogió", comentó Gabriela.

Sin contacto. Los allegados de Fabiola expresaron su descontento ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la dirección de la Fuerza Pública y otras entidades gubernamentales.

Afirman que, hasta la fecha, "ni siquiera para darles el pésame" se comunicaron.

Además, aseguran que no recibieron ningún tipo de apoyo relacionado con las honras fúnebres de la joven, ni se les informó sobre el destino de los oficiales involucrados en el trágico incidente.

De quienes sí recibieron un apoyo significativo, y lo manifestaron con emoción, fue del hospital donde trabajaba Fabiola y de sus compañeros. Ellos asisten sin falta a los rezos y colaboran en lo que pueden.

El Reglamento para Uso de Vehículos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) indica que es prohibido "irrespetar la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y demás reglamentos". La ley, en el artículo 104, de intersección de vías, prohíbe a las unidades de atención de emergencias lo siguiente:

"Los vehículos de emergencia que se desplacen en respuesta a un incidente de esta naturaleza, utilizando los dispositivos de alarma correspondientes, podrán continuar la marcha en una intersección con semáforo en luz roja o con señal de alto, no sin antes verificar que no hay circulación de vehículos en las vías que se intersecan".

En una breve declaración emitida por el departamento de prensa del MSP, Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, se limitó a indicar que el vehículo policial implicado en el accidente "se encuentra al día con la revisión técnica, con derecho de circulación, y las condiciones eran aptas".

Además, destacó que el funcionario que conducía la patrulla contaba con la licencia y permisos necesarios para manejar ese tipo de vehículos.

Investigación en curso. Ante una consulta de este medio, este miércoles, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, expresó sus condolencias a la familia de Arguedas y aseguró que se lleva a cabo una investigación sobre el accidente.

Explicó que, en casos como este, se siguen ciertos "protocolos para la conducción" de vehículos de emergencia, por lo que la investigación evaluará si los oficiales involucrados cumplieron con estos protocolos y determinará si es necesario modificarlos.

Zamora añadió que, como jerarca, no puede adelantar conclusiones antes de que se termine dicha indagación.

Los allegados de Fabiola manifestaron su intención de emprender acciones legales y urgieron a las autoridades a tratar este caso con la seriedad que merece.

"No le deseamos el mal a nadie, pasó lo que pasó y no podemos hacer nada. Pero pedimos tener paz, más conciencia y tener la cabeza fría antes de actuar", expresó Kevin.

Por su parte, Alfonso Ruiz, abogado de la familia, resaltó la necesidad de establecer responsabilidades claras en este

"Entendemos que no es un acto doloso, no es una voluntad consciente de los oficiales de Fuerza Pública de ese día provocar un accidente para matar a Fabiola, pero eso no los exonera de tener que cumplir con lo que legalmente corresponda", comentó el letrado, quien llevará el caso junto a su socio, Alberto Delgado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el caso sigue en investigación, aunque no brindó más detalles sobre las acciones de los oficiales involucrados en el accidente.



Gustavo Agüero Matamoros, de 43 años, fue visto por última vez en la calle, cerca de dos motociclistas. TOMADA DE FACEBOOK

HOMBRE DESAPARECIÓ EL 23 DE AGOSTO

# Cuerpo hallado en río sería de taxista informal

Yiren Altamirano B.

yiren.altamirano@nacion.com

Familiares y amigos de Gustavo Agüero empezaron a buscarlo el 23 de agosto.

El rastro de este hombre, de 43 años y padre de una joven de 16 años, se perdió aquel día, cuando fue contactado para hacer un viaje desde Pérez Zeledón hasta Buenos Aires de Puntarenas.

Este lunes, luego de tres días de la desaparición, grupos de rescate de San Isidro de El General se unieron para buscar al taxista informal en Buenos Aires y alrededores.

Durante la tarde, un hombre que iba cerca del río Térraba, a su paso por Buenos Aires, halló a la orilla un cuerpo.

Agüero utilizaba un vehículo Hyundai Accent 2008 con matrícula BLQ703 para realizar sus viajes y este no ha sido encontrado.

Aunque varios indicios apuntan a que el cuerpo hallado es el de Agüero, familiares y allegados están a la espera de los exámenes forenses.

Tenis parecidas. Esteban Víquez, amigo del taxista, cree que hay muchas posibilidades de que sea Agüero, pues recientemente viajaron a San José y el taxista se compró unas tenis Nike negras similares a las que tenía el cadáver.

Víquez aseguró que su amigo era trabajador y que, tras varios años de conocerlo, nunca supo que tuviera problemas con alguien.

"Hay muchas personas que dicen cosas que no son, yo tengo años de conocer a Gustavo y él era tranquilo, no se metía con nadie. No son venganzas o temas de dinero, porque la mamá siempre le ha ayudado, si no estoy yo", dijo Víquez.

Un video de seguridad captó el 23 de agosto a Agüero, a las 6:28 p. m., cerca de dos motociclistas en la vía pública.

Ellos montan sus motocicletas, el taxista sube a su vehículo y se van en la misma dirección. Fue la última vez que lo vieron. ■

EN VÍA PÚBLICA

# Extranjero muere de ocho disparos en Tamarindo

Yiren Altamirano B.

yiren.altamirano@nacion.com

Un hombre de apellido Palma, de 38 años, fue asesinado a balazos ayer en la madrugada, mientras se encontraba en la calle en el barrio El Llanito, en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, el sujeto fue abordado por varios individuos que, sin mediar palabra, lo golpearon y le dispararon en ocho ocasiones.

Varias de las heridas de bala que presentaba la víctima estaban en la cabeza, el cuello y las extremidades superiores, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades policiales llegaron al sitio para levantar el cuerpo de este hombre, de origen nicaragüense, recolectar indicios y tratar de identificar posibles testigos del caso.



El ataque se perpetró ayer en la madrugada. (Foto con fines ilustrativos). FUERZA PÚBLICA

No se descarta que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas, pues a la víctima no le robaron nada.

En lo que va del 2024, las autoridades contabilizan 574 homicidios y Guanacaste se coloca como la quinta provincia con más casos, registrando un total de 54, 10 menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Según publicaciones previas de *La Nación*, Guanacaste triplicó en cuatro años la cifra de homicidios, pasando de 33 casos en el 2020 a 101 en el 2023.

Nunca antes se había alcanzado el centenar de homicidios en esta provincia, donde el desarrollo la ha convertido en un atractivo para la expansión de grupos dedicados principalmente al tráfico de drogas.

SE LE VINCULÓ EN COSTA RICA CON BANDA LA H

# Deportado a EE. UU. hombre requerido desde hace 10 años por lazos con narco

### Vanessa Loaiza N.

vloaiza@nacion.com

Un hombre de 49 años, de apellido Herrera, fue deportado este miércoles a Estados Unidos, donde es requerido desde hace 10 años por sus posibles vínculos con una organización delictiva nicaragüense relacionada con el narcotráfico.

Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol - San José del Organismo de investigación Judicial (OIJ) entregaron a Herrera a las autoridades policiales estadounidenses en las instalaciones de Base 2 del aeropuerto internacional Juan Santamaría, para que sea sometido al proceso correspondiente.

Según un comunicado de la Policía Judicial, este extranjero fue aprehendido durante un retén en el Caribe de Costa Rica en noviembre del 2022 por agentes de la Fuerza Pública y presentado en instancias judiciales por conducción temeraria. Como se trataba de un foráneo, en aquel momento, se cotejó su identidad con las ba-



Herrera fue entregado ayer por la mañana a autoridades estadounidenses, cortesia ou

ses de datos de Interpol.

Tras las revisiones necesarias, pudieron constatar "que los documentos de identidad que portaba eran falsos y al obtener su verdadera identidad, corroboraron que contaba con una Notificación Roja en las bases de Interpol desde hacía 10 años y que era requerido por las autoridades estadounidenses".

Osvaldo Alvarado, jefe de Interpol, confirmó que a Herrera se le vinculó, en el pasado, con la banda La H, que ha operado en Limón con mucha violencia. ■

### Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Un total de cinco menores de edad y 20 adultos detenidos anteayer en cuatro allanamientos en Matina, Siquirres y en Penshurt, en el distrito de Valle La Estrella, Limón, afrontan audiencias de medidas cautelares donde se definirá si quedan en la cárcel mientras avanzan las pesquisas por homicidio y narcotráfico.

Según las autoridades policiales, se trata de una presunta red de tráfico a la que se le atribuyen varios asesinatos perpetrados por sicarios que, mediante amenazas y ajustes de cuentas, se disputan el dominio de esa zona.

Una de las muertes que originó la investigación contra este grupo fue ordenada en julio del año pasado por Alejandro Arias Monge, de 39 años, alias Diablo, uno de los narcotraficantes más escurridizos para la Policía.

La acción policial de este martes fue de las más grandes desplegadas en Matina y alrededores, donde llama la atención que las organizaciones narcotraficantes reclutan como sicarios a menores de edad.

Este miércoles, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil señaló que los cinco adolescentes se encuentran a las órdenes del Juzgado Penal Juvenil, a la espera de que finalice la audiencia, para la petición de medidas cautelares.

Tal y como lo dispone la legislación, se les procesa por aparte y no trascienden sus nombres. Además, las penas a que se exponen son menos fuertes que las de los adultos; sin embargo, en caso de homicidio pueden descontar hasta 15 años, que es la sanción máxima para una perTAMBIÉN SE LES RELACIONA CON TRÁFICO DE DROGAS

# Juzgado definirá suerte de cinco menores y 20 adultos por sicariato

Muertes de embarazada e hijo de 11 años desataron acción policial

BARRIDA POLICIAL EN MATINA Presuntos sicarios de cantón asolado Menores y adultos a la espera de medidas Hombres Mujeres Hombres menores **26** años **34** años **20** años **35** años TOTALES Mongía Sandoval Cabezas Calderón Martínez **29** años **27** años 18 años 19 años Valverde Chaves Martínez **32** años **34** años **21** años 14 Monestel Morales Ramírez Perez Reid Hombres 35 años 19 años **21** años **21** años Salvatierra Torres Torres Villalobos Vasquez Hombres Menores FUENTE: OU INFOGRAFÍA / LA NACIÓN

sona menor, según la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Mientras tanto, el Juzgado Penal de Limón desarrollaba ayer la audiencia en contra de los 20 hombres y mujeres detenidos.

El operativo ejecutado an-

teayer por la Fiscalía Adjunta de Limón y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) surgió apenas tres días después de que integrantes de la organización detenida y otros que están en fuga estuvieran involucrados en un ajuste de cuentas en Batán de Matina que cobró la vida de un sujeto conocido como Popeye.

En ese ataque también ultimaron a un niño de 11 años y a su madre, Yoselin Chacón Berrocal, de 29, quien estaba embarazada y era la compañera sentimental de Popeye.

Al parecer, la mujer y su hijo Ian habrían sido víctimas colaterales del crimen.

El menor murió la noche del lunes, luego de ingentes esfuerzos que contemplaron su traslado vía aérea desde el aeropuerto de Limón hasta el Tobías Bolaños en Pavas, donde lo esperaba una ambulancia que lo llevó hasta el Hospital Nacional de Niños, lugar al que llegó en condición crítica, baleado en el abdomen.

Los sospechosos de este triple crimen fueron identificados con los apellidos Pérez Méndez, Pérez Sánchez y Martínez Angulo. De ellos, solo el segundo se entregó a las autoridades y los otros dos son buscados por el OIJ.

El autor intelectual de ese crimen sería Pérez Méndez, quien habría ordenado el ajuste de cuentas contra Popeye por líos de drogas.

En números rojos. Matina re-

gistra 26 asesinatos en menos de ocho meses transcurridos de este año y es el quinto cantón con más homicidios del país. El 2023 cerró como el cuarto más violento con 51 homicidios.

Este sitio, antes caracterizado por su naturaleza rural y agrícola, ahora es un atractivo para el tráfico, almacenamiento y venta de drogas, que ingresan por la costa caribeña o por tierra desde otras partes del territorio.

Sus tres distritos: Matina, Carrandí y Batán, registran escenarios aterradores este año, con casos de violencia en caminos rurales, entre plantaciones, en viviendas y en ataques a transeúntes que se dirigen a pie o en vehículos al trabajo o a sus hogares.

Por ejemplo, el 17 de agosto, en Boston de Matina asesinaron a César Gerardo Arley Villalobos, de 33 años. Ese día varios pistoleros salieron de un bananal y llegaron hasta el frente de un bar donde estaba Arley con otros hombres y le dispararon en varias ocasiones.

El refuerzo de acciones policiales en Limón ha hecho que algunos grupos migren hacia Matina, Siquirres e incluso a Turrialba, que tiene límite con los seis cantones de Limón, lo que facilita la movilización de los grupos criminales.

El OIJ informó de que entre lo decomisado en los allanamientos del martes hay 14 armas de fuego, las cuales fueron enviadas a laboratorios forenses para determinar su posible utilización en los asesinatos.

También se revisarán los 42 teléfonos celulares decomisados. En las viviendas la Policía se incautó de marihuana, cocaína, crack y más de ¢1,5 millones en efectivo. ■

CASO SE TRAMITA EN FLAGRANCIA EN SAN CARLOS

# Sospechoso de asesinar a balazos a su esposa descontará prisión preventiva

### Yiren Altamirano B. y Édgar Chinchilla

Redactor y corresponsal de GN

Un hombre de apellidos González Salazar fue enviado a prisión preventiva por 15 días, según disposición del Tribunal Penal de Flagrancia de San Carlos, como sospechoso de asesinar a balazos a su esposa Loida Villalobos

Gamboa, de 34 años, madre de la casa y, al encontrar a Villasus tres hijos. lobos, comenzó a dispararle.

La audiencia se realizó ayer y el tribunal emitió la resolución judicial mediante el voto 2496-2024.

Villalobos fue asesinada anteayer en Tigra de Venado, en San Carlos, Alajuela.

Según la investigación, el sospechoso del crimen entró a

Al momento del ataque, un primo de la víctima y otro hombre estaban reparando una refrigeradora, por lo que lograron detenerlo y quitarle el arma de fuego.

Minutos después, la Policía aprehendió al hombre y lo trasladó al Ministerio Público.

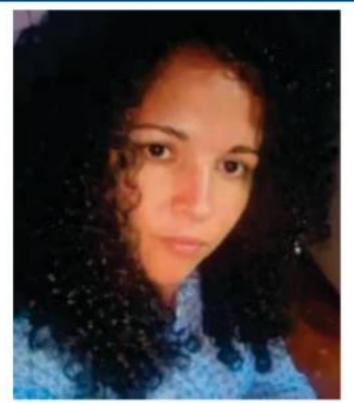

Loida Villalobos Gamboa era ama de casa y madre de tres hi-**IOS.** TOMADA DE REDES SOCIALES

taban casados desde hace 14 años; sin embargo, fuentes cercanas a La Nación confirmaron que se habían separado tres meses atrás.

González y Villalobos es-

Aparentemente, el individuo había atentado contra su pareja en esa época, y desde entonces las autoridades judiciales le habían impuesto medidas cautelares, entre ellas no acercarse a la vivienda de la denunciante.

Esta restricción causó que González se mudara a Monteverde; sin embargo, volvió a buscarla.



Jessica Rojas Ch., Kevin Ruiz y Carlos Soto jessica.rojas@nacion.com

l folclorista Lencho Salazar falleció ayer, a los 92 años, dejando un gran vacío en el corazón del costumbrismo y la música costarricense.

Lorenzo Salazar Morales -su nombre de pila- había sufrido un quebranto de salud en el 2015 cuando se le reventó una úlcera. Desde entonces había estado bajo los cuidados de su esposa Ana Solano.

José Manuel Salazar, hijo del querido artista, le comentó a *La Nación* que su padre murió mientras dormía a las 12:30 a.m. en su casa, ubicada en Alajuela. Lo acompañó su esposa Ana Solano.

"Tuve la dicha de poder cumplir con el mandato que dice honrarás a padre y madre. Lo cuidé durante nueve años a tiempo completo. Además, Dios le mandó un ángel de la guarda que es doña Ana, su esposa, ella ha sido un gran soporte para él", afirmó José Manuel.

El hijo del músico explicó que la vela se realizaría en el antiguo Rancho de Lencho, en La Garita de Alajuela, y que la misa y el funeral serán en Naranjo.

Por su incansable trabajo como folclorista, Salazar fue premiado y homenajeado en múltiples ocasiones.

Entre sus galardones más importantes destaca su Premio Nacional de Cultura Popular Tradicional, obtenido en 1996, y el Premio Reca Mora de la Asociación de Compositores de Costa Rica, que le fue otorgado en el 2001.

Lencho también fue compositor, intérprete de guitarra, 'La raíz del folclor y el costumbrismo tiene que traerla uno aquí metida, dentro del corazón', decía el cantautor, gestor cultural y educador, quien falleció ayer a los 92 años



Ana Solano fue la esposa de Lencho Salazar. Ella se encargó de cuidarlo durante sus últimos años de vida. CORTESÍA

violín, concertina y acordeón. Además, sirvió como maestro de música y danza en el Conservatorio de Castella y en la Escuela Normal Superior de Heredia, que luego se convertiría en la Universidad Nacional.

Amante de Costa Rica, sus paisajes, costumbres y personajes, Lencho encontró su inspiración en cada rincón del país, pero sobre todo, en él mismo: "La raíz del folclor y el costumbrismo tiene que traerla uno aquí metida, dentro del corazón; hay que nacer con eso", dijo en una entrevista a La Nación, en el 2014.

Desde niño. Salazar Porras nació el 4 de diciembre de 1931, en San Roque de Naranjo. Fue el menor hijo del campesino Víctor Salazar y la par-

tera Elisa Morales, el cumiche de los siete retoños que tuviera el matrimonio.

A los seis años ya cantaba en los rosarios de la comunidad con Daisy Ledezma, quien fuera su cuñada. De su madre aprendió cantos y de su padre el gusto por la armónica.

A los 14 años abandonó la escuela para trabajar con su padre en una finca en Cedral de San Carlos, acontecimiento que lo acercó a su pasión por la música.

En el Valle Quesada (ahora Ciudad Quesada) conoció al maestro Dacio Eloy Alfaro, quien se encargó de enseñarle los acordes, la materia prima con la que luego se haría un nombre.

En aquel poblado formó el Trío Costa Rica, junto a Miguel y Paulino Porras, y poco a poco fue cambiando la pala y el hacha por un requinto, una nueva herramienta de trabajo menos pesada y de sonido más dulce.

Con el trío Costa Rica y como músico, Lencho se encargó de juntar y arrejuntar canciones, anónimas o de compositores ticos, finas melodías que interpretaba en fiestas, radio, televisión, o en donde se le contratara.

Fue uno de sus clientes el que le propuso un tema específico para cantar, una petición que terminaría cambiándole la vida.

"Uno de los clientes me dijo: 'Vos tenés mucha facilidad para cantar, ¿por qué no cantás algo sobre nuestras leyendas? La Segua, El Cadejos y La Llorona y todo eso'. Ahí mismo cogí una servilleta y escribí una canción humorística típica", explicó Lencho en el 2013.

La servilleta se deshizo con

SUPLEMENTO DE

ENTRETENIMIENTO

LA NACIÓN

WWW.NACION.COM

JUEVES

29 DE AGOSTO DEL 2024

los años, pero el legado de Lencho se escribió ese mismo día con la canción *La Segua*, un tema con palabras tan ticas como la voz que las canta: habla de alforjas, de "el diario" y de quedarse "gelado".

En 1965, Lencho firmó un contrato con Dideca para grabar un disco. Se llamó Y diay... Lencho? y abría con una de las favoritas del público: El himno al guaro. También contenía la Patriótica costarricense, Pasión, Amor de temporada y claro, La Segua.

Durante sus más de cincuenta años de carrera, Salazar grabó ocho álbumes y todos los firmó con el apodo de niño, que lo acompañó hasta sus últimos días: Lencho. En los años 70 se le eligió como embajador cultural de Costa Rica y viajó por Panamá, Perú, Guatemala, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, interpretado tema propios y otros de su amigo –y principal difusor– Miguel Salguero, Héctor Zúñiga y Carmen Granados.

Como director de baile folclórico del Instituto Costarricense de Turismo y con estos grupos también viajó por el continente.

Legado. Junto con otros folcloristas de la talla de Carmen Granados y María Mayela Padilla, Lencho se volvió la cara del folclor, un emblema. Salazar no solo destacaba por promover la cultura tica con su música, sino por la dulzura y la tranquilidad con que interpretaba sus canciones en radio o televisión.

Con su sombrero de pita, su bigote y el pañuelo amarra-

> do al cuello, Lencho se volvió el ícono del campesino meceteño y la voz de los habitantes de ese Valle Central que aún medía en onzas.

> Trabajó con Carlos Alberto Patiño en Radio Monumental y

apareció en canal 7 en *Un mo*mentico... con Lencho Salazar. Esta última iniciativa la em-

prendió en 1997.

En el 2007, después de tener un accidente en moto que le dejó un brazo quebrado, Lencho decidió retirarse de los escenarios. Pero su voz no se apagó; su esposa, quien lo cuidó desde el 2011 hasta el último de sus días, celebró en varias ocasiones que Lencho, en los días buenos, le cantaba una que otra serenata. ■



Luissana Padilla Chinchilla es violinista, pianista y directora de orquestas y bandas. CORTESÍA

Este sábado, el cantante puertorriqueño se presentará en Parque Viva

# Fan tica dirigirá la orquesta en el concierto de Ricky Martin

# Luissana Padilla

había comprado la entrada para ver cantar al boricua en Costa Rica, pero la vida le tenía una grata sorpresa

# Jessica Rojas Ch.

jessica.rojas@nacion.com

Luissana Padilla es una fan declarada de Ricky Martin; de hecho, antes de ser sorprendida por el destino, ya había comprado una entrada para el concierto que el boricua dará este sábado, en Parque Viva.

Pero la vida tenían otros planes para Luissana, quien más allá de sentarse en la gradería y cantar con pasión los éxitos de Martin, será la directora de la orquesta que acompañará al boricua en su espectáculo sinfónico.

Ricky Martin presentará sus más grandes éxitos en un formato poco común para él. Eso sí, estará muy bien acompañado por un ensamble musical compuesto por 40 talentosas ticas que se unieron especialmente para este recital.

Padilla se formó como violinista y pianista, pero también en dirección de orquestas y bandas en la Universidad de Costa Rica. Llegó a la producción del concierto recomendada por Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, y desde entonces no ha dejado de sentirse orgullosa y emocionada por la oportunidad de presentarse con el

astro puertorriqueño.

El ensamble contará con artistas que tocarán instrumentos de viento, cuerda, bronce y percusión. Hay músicas desde los 18 años en adelante, quienes pasaron por un largo proceso de selección basado en recomendaciones de profesores y especialistas, todo bajo la supervisión de Araya.

"Es curioso porque cuando supe que era un concierto sinfónico, sentía como un presentimiento, como un sexto sentido de que tal vez podría estar 66

Es curioso porque cuando supe que era un concierto sinfónico, sentía como un presentimiento, como un sexto sentido de que tal vez podría estar en el escenario y se cumplió".

Luissana Padilla DIRECTORA



El último concierto de Ricky Martin en Costa Rica sucedió en agosto del 2017, en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén. CORTESÍA ONE

en el escenario y se cumplió", explicó la directora, quien afirma que entre sus canciones favoritas de Ricky Martin están Fuego de noche, nieve de día y Vuelve.

Padilla contó que en la orquesta hay muchas otras fans de Ricky Martin y que, durante los ensayos, las artistas se dejan llevar e interpretan a todo pulmón los éxitos de su ídolo musical.

Según Padilla, esta singular orquesta se integró de manera orgánica y servirá para mostrar el talento femenino de Costa Rica al mundo.

Preparación. Desde que fueron seleccionadas, las artistas recibieron las partituras con los arreglos especiales para el concierto. Estos documentos fueron enviados directamente por el equipo de Ricky Martin, con la intención de que todo estuviera listo a la llegada del cantante a Costa Rica.

La directora explicó que interpretarán al menos 10 canciones en el show, pues Ricky Martin cantará en solitario en momentos más acústicos del espectáculo. En escena también estará la banda que acompaña al boricua.

Sobre la preparación para el concierto, la directora contó que todo ha salido de la mejor manera. Antes de juntarse en los ensayos, las artistas practicaron las partituras en sus casas, y según Padilla, la música ha fluido gracias a la calidad de las intérpretes.

Las músicas están dándolo todo en los encuentros previos,

# **Detalles**

La cita con Ricky Martin está pactada para este sábado 31 de agosto en Parque Viva, a partir de las 7 p. m.

Los precios y localidades son:

- ▶ Gramilla: ¢35.000.
- Zonas 501 y 505: ¢45.000.
- Localidades 502 y 504: ¢49.500.
- Dona 503: ¢54.500.
- Localidades 401 y 405: ¢60.000.
- Zonas 402 y 404: ¢65.000.
- Area 403: ¢70.000.
- Golden Circle: ¢85.000.

pues la meta es estar muy afinadas para el ensayo general que tendrán con Ricky Martin y su banda, el cual se efectuará este viernes.

"El espectáculo tendrá muchos sonidos, muchos colores. Es como cuando escuchas los arreglos de una película que te emocionan de una manera diferente. Sus canciones van a llenar al público y a tocar las fibras más profundas de todos", agregó la directora.

De acuerdo con la productora One, este espectáculo nació del sueño de Ricky Martin de presentarse en concierto con una orquesta clásica, llevando sus canciones a un nuevo nivel. En julio del 2022 se realizaron las primeras presentaciones de este formato en el Hollywood Bowl, junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel.

Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr. ■

# **PASATIEMPOS**

# Mafalda por Quino



# Justo y Franco



# Sopa de letras

Encuentre 7 accidentes geográficos fluviales

|   | Р | L | Н | G | С | 0 | Z | G | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Τ | Α | G | Н | J | D | Υ | Q | A |
|   | Z | М | N | Ι | Α | C | Q | N | Z |
|   | N | Ε | Υ | Τ | R | Ι | U | J | Z |
|   | В | Α | R | R | Α | G | Н | Ν | Χ |
|   | S | N | M | Υ | Α | N | X | Α | ٧ |
|   | U | D | Ι | L | X | N | 0 | ٧ | В |
|   | 0 | R | Ε | F | Ι | U | C | Α | K |
|   | R | 0 | C | U | Ε | N | C | Α | A |
| J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# Crucigrama

### Escríbanos cruciln@gmail.com

| 1  |          | 2        | 3        |    | Π        |          | 4        |          | 5        | 6        |          | 7        |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 8  | 9        | T        | T        |    |          | 10       |          |          | 11       | T        | 12       | Г        |
| 13 | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |    | 14       | Т        | 15       |          | 16       | $\vdash$ | $\vdash$ | T        |
| 17 | $\vdash$ | $\vdash$ | T        |    |          |          |          |          | 18       | Н        | T        | Т        |
| 19 | T        | T        |          | 20 |          |          |          | 21       |          | 22       | T        | T        |
| 23 | T        | T        |          |    |          |          |          | Г        |          | 24       | T        | T        |
| 25 | $\top$   | $\vdash$ | 26       | Г  | 27       |          | 28       | ┖        | 29       | ┖        | T        | Т        |
|    | 30       | T        | T        |    | T        |          | 31       | T        | T        | T        | T        |          |
| 32 |          | 33       | T        | Т  | T        |          | 34       | Т        | T        | T        |          | 35       |
| 36 | 37       | ъ        | 38       | Т  | $\vdash$ |          | 39       | Т        | $\vdash$ |          | 40       | ┪        |
| 41 | $\vdash$ | 42       |          |    | 43       | 44       |          |          | 45       | 46       |          | $\vdash$ |
| 47 | $\vdash$ | $\vdash$ |          | 48 |          | $\vdash$ | $\vdash$ | 49       |          | 50       | $\vdash$ | $\vdash$ |
| 51 | $\vdash$ |          | 52       |    | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |          |          | 53       | $\vdash$ |

# Horizontal

02.Intento, proyecto.04.Hice salir a uno de un lugar.08.Pasé hacia afuera.11.Alce, ante.13.E larga griega (pl.).14.En inglés, "red" (muy usada en tenis).16.Figurativamente, confusión, desorden. 17. Niña pequeña.18. Relación escrita de lo tratado en una junta.19. Abreviatura de trinitrotolueno.20. (1148-1223) El escultor más famoso del arte japonés.22.Diosa de la aurora.23.Muy distraído.24.Me encaminaré.25.Relativas al Renacimiento.30. Prevención que se tiene de una cosa.31.Badal.33.Natural de Siria.34. Andar por las calles y otros sitios públicos.36.Achaque, enfermedad habitual.38. Aféresis de nacional.39. Semejante, parecido. 40. En números romanos, "101".41.Copete (penacho).43.Aféresis de ahora.45. Algas verdes unicelulares.47. Río de Asia, en la antigua URSS.48. Predije lo futuro.50.Nombre de la vigésima letra.51. Especie de violoncelo siamés.52.Derogará, dejará sin vigor un precepto.53.Río de España, en Lugo.

# Vertical

01.Admitir como cierta o conveniente una cosa.02. Estaca o rama plantada Opara que arraigue (pl.).03.Pez marino teleósteo perciforme. 05. Antiguamente, jaca. 06. Untar con aceite.07.lgualases con el rasero.09. Tener en cuenta alguna cosa. 10. Interjección con que se denota risa. 12. En América, paraje poblado de totoras.14.lmpar.15. Voz que, repetida, designa el nombre de la mosca africana portadora de la enfermedad del sueño.20.Llaga.21.Contraria a la equidad.26.Dé en el blanco.27.Perito en vinos.28.Tela lujosa usada antiguamente.29. Prefijo "saliva".32. Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa (pl.).35.Acción de sisear.37.Vestidura morisca, a modo de gabán con mangas cortas, que usaron también los cristianos españoles.40.Despose.42.Letra griega.44. Lista, catálogo.46.Observa, mira.48.Preposición inseparable que indica separación.49. Símbolo del erbio.

# Sudoku

| ku |   | Grado de dificultad | **** |  |  |
|----|---|---------------------|------|--|--|
| 3  | 2 | 4                   | 5    |  |  |

| 3 |   | 2 |   |   | 4 |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   |   | 2 | 1 | 3 |   |   |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 7 |   |
|   | 2 | 1 | 6 |   |   |   |   | 4 |
|   | 7 |   |   | 9 |   |   | 3 |   |
| 5 |   |   |   |   | 8 | 1 | 3 |   |
|   | 1 |   |   | 6 |   |   |   |   |
|   |   |   | 3 | 2 | 9 |   |   | 7 |
|   | 9 |   | 8 |   |   | 3 |   | 2 |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

# ¿Sabía qué? El nacimiento del rey del pop



Hace 66 años, el 29 de agosto de 1958, nació Michael Jackson, una de las figuras más trascendentales de la música. Considerado 'El rey del pop', Jackson rompió múltiples récords, ganó numerosos premios y dejó un legado artístico imborrable. AP

Las soluciones del día de hoy en la página 18

La primera película en exhibirse será 'La Viuda de Clicquot'

# Cinépolis inaugura una sala exclusiva para cine premiado

La iniciativa Sala Arte, que ya ha sido implementada en México, comenzará a funcionar en Costa Rica este jueves

### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

Para saciar el hambre de producciones hollywoodenses está el cine, Netflix y demás plataformas de streaming. De Los vengadores a Rápidos y furiosos, los filmes comerciales inundan la cartelera en todos los países, provocando que las películas alternativas terminen encasilladas en festivales a los que la mayoría de personas no tiene acceso.

Con esto en mente, Cinépolis abrirá al público costarricense un proyecto pensado para quienes disfrutan de un cine más selecto. Se trata de Sala de Arte, que tendrá su apertura este jueves en Terramall y Terrazas Lindora. Estas dos salas proyectarán películas de autores emergentes y consolidados de gran suceso en los festivales filmicos internacionales.

"Esto dará una ventana para que nuestros clientes accedan a las películas que por sus características y trayectoria merecen una mirada especial. Cinépolis cree que las películas que se destacan por su calidad, trayectoria y propuesta cinematográfica merecen siempre un espacio en nuestra cartelera", declaró Luis Monestel Vega, country manager de Cinépolis Centroamérica.

Además de Costa Rica, Cinépolis Centroamérica abrió dos espacios de Sala de Arte en Panamá y dos en Guate-



La sala proyectará filmes de autores emergentes y consolidados en festivales internacionales. CINÉPOLIS



La Viuda de Clicquot es protagonizada por la actriz y cantante estadounidense Haley Bennett. IMDB



Cinépolis cree que las películas que se destacan por su calidad, trayectoria y propuesta cinematográfica merecen siempre un espacio en nuestra cartelera".

# Luis Monestel

COUNTRY MANAGER DE CINÉPOLIS mala. Actualmente, la empresa internacional cuenta con 26 Salas de Arte en México, ubicadas en 15 ciudades del territorio azteca.

La cinta debut. El filme elegido para inaugurar la Sala Arte de Cinépolis es La viuda de Clicquot (2024), del director británico Thomas Napper. Esta cinta participó recientemente en el Toronto International Film Festival, en el Norwegian International Film Festival y el Rome Film Festival..

La Viuda de Clicquot está inspirada en el libro homónimo de la historiadora estadounidense Tilar J. Mazzeo y tendrá funciones este 29 de agosto en Terramall, a las 5:20 p. m.; y en Lindora, a las 9:40 p. m.

La cinta es protagonizada por Haley Bennett y está basada en la historia real de Barbe-Nicole Ponsardin, la primera mujer en liderar una empresa vitivinicultora de champán. Los sucesos se desarrollan entre el siglo XVIII y XIX, en una Francia sacudida por la guerra napoleónica.

Durante el largometraje, se sigue la vida de Ponsardin desde que era una joven francesa, quien tras un matrimonio arreglado se ve inmersa en el 
mundo de los viñedos. Su esposo, Francois Clicquot, le enseña los secretos de este oficio y 
su vínculo se ve marcado por 
un apasionado trabajo en equipo. Posteriormente, la muerte 
de Francois golpea fuertemente a la francesa, quien no se 
rinde y toma las riendas del 
negocio de su marido.

Como un total desafío a las normas sociales de la época y a pesar de los tiempos bélicos, Barbe-Nicole logra salir adelante y convertirse en la "Gran Dama de Champagne"; construyendo un imperio que perdura hasta hoy.

Durante todo el año Sala de Arte Cinépolis tendrá una amplia cartelera y festivales que se proyectarán de manera exclusiva en estas salas. Para más información, usted puede consultar el sitio web www.formatos.cinepolis.co.cr/sala-de-arte

Saberes

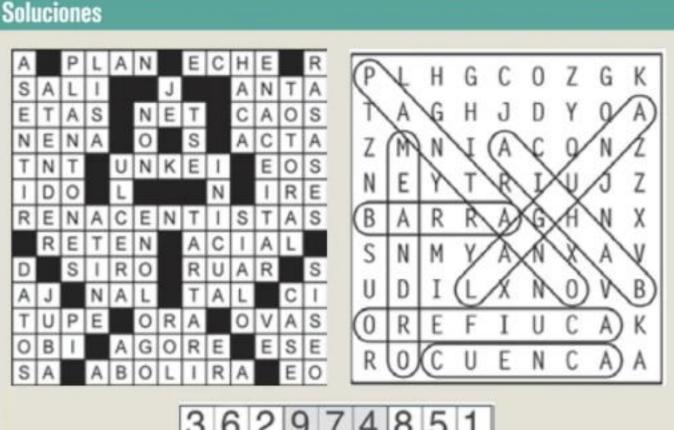

| 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |

# LA RECETA

# Carpaccio de salmón ahumado con sorbet de maracuyá y queso parmesano

Nivel: Fácil Tiempo: 1 ha

Tiempo: 1 hora 15

minutos

Rinde: 1 porción Costo: Medio

Chef: Mario Mena Rivera

# Ingredientes:

- 150 g de salmón ahumado
- 1 oz de aceite de oliva extra virgen
- 2 hojas de lechuga lalo rosa cortadas finamente
- 1 cda. de mostaza Dijon
- 1 cdita. de miel de abeja alcaparras (al gusto)
- 1 rollito de berros



- 1 hongo portobello cortado en lonjas
- sal y pimienta al gusto
- ¼ taza de agua
- ½ taza de hielo
- jugo de limón (un chorrito)
- 3 cdas. de queso parmesano
- 4 oz de pulpa de maracuyá

# Preparación:

1.En una licuadora, agregue el hielo, la pulpa, el agua y el queso parmesano. Licue hasta formar un "sorbet". Congele por una hora.

 Monte el salmón en el plato deseado, empiece de la orilla hacia adentro.

No es necesario cocinarlo, ya que viene preparado.

3.Haga una mezcla con la lechuga, los berros, la mostaza y la miel. Salpimiente y reserve.

4.Corte los hongos en rodajas y sofríalos con la mitad del aceite.
5.Por último, agregue el aceite y el jugo de limón sobre el salmón.
Acompañe con los hongos y sirva

junto con el sorbet.

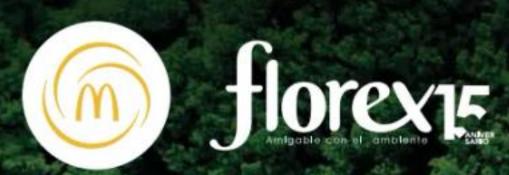









19

PRESENTAN

# III EDICIÓN

FORJANDO UN FUTURO JUSTO Y SUSTENTABLE

La sostenibilidad es cada vez más relevante en la dinámica de las empresas cuyo impacto a mediano y largo plazo definirá su permanencia

# **AGENDA**

| Tema                                                                                                 | Expositor                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Desarrollo de proyectos inclusivos.                                                                  | Luis Miguel Araya Rodríguez.<br>Gestor de proyectos<br>ambientales de la fundación<br>Aliarse.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitales verdes en<br>Costa Rica.                                                                  | Adriana Romero Retana.<br>Directora Administrativa<br>del Hospital Nacional de<br>Niños y Coordinadora de<br>sostenibilidad.   |  |  |  |  |  |  |  |
| La Banca como motor<br>para un futuro justo y<br>sostenible.                                         | Silvia Chávez Herra.<br>Directora de Sostenibilidad<br>del Banco Nacional.                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio climático y<br>derechos<br>humanos en<br>Costa Rica.                                          | Ana Karina Zeledón Lépiz.<br>Directora de Calidad de<br>Vida de la Defensoría de los<br>Habitantes.                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategias de<br>Sostenibilidad,<br>Casos de Éxito.                                                 | Silvia Chávez Quesada.<br>Propietaria y Gerente general<br>de Florex.                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambiando un poco,<br>cambiamos<br>mucho.<br>Arcos Dorados y su<br>estrategia:<br>Receta del Futuro. | Marianela Ureña.<br>Gerente de Comunicación de<br>Arcos Dorados, franquicia que<br>opera la marca McDonald´s en<br>Costa Rica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Innovaton Reto<br>Ambiental.                                                                         | Elizabeth Valverde.<br>Gerente de Asuntos Públicos<br>y Corporativos de Nestlé.                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| El impacto de la<br>Sostenibilidad<br>en la valoración de<br>las empresas.                           | Angie Elizondo González.<br>Ingeniera en Gestión<br>Ambiental. Bakertilly.                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

# FUNASE A ESTA NICIATIVA!

Descubra cómo su ruta de sostenibilidad impacta a sus socios, colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad.

AGO. 30 9:00 a 11:30 A .M.



Inscribase, evento virtual y gratuito

Un evento de LA MACION

Con el apoyo de



Con la participación del





# Anúnciate donde todos buscan BUSC 9 6478-2411 4107-1717 opción 2

EMPLEO

AUTOS

**BIENES RAICES** 

VENTA BUSCO



Para local comercial con experiencia en redes sociales. diseño gráfico y atención al cliente.

8892-3063



Se ofrece hospedaje. 8355-8882

comisión + viáticos

8 **VARIOS** 

FACTURATica.com la #1 Factura electrónica sin

mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792

**BIENES RAÍCES** 

Se vende hermosa casa

AGUA CALIENTE, CARTAGO

Resid San Francisco

4 habitaciones, garaje

**©** 7014-6572

SE VENDE

Local Comercial para MINISUPER

Exc. trayectoria y ubicación.

**BIENES RAÍCES** 

**VARIOS HIPOTECAS** 

PRÉSTAMOS HOY Avalúo gratis Colones y dólares

Tel: 2223-6868 / 8382-1532

**8825-5315** 

# 4107-1717 Opción 2





# **EMPLEO**

Empresa necesita SUPERVISOR DE VENTAS

en el Gam Sur. Con experiencia Enviar curriculum a:

yviquez@mevicr.com

# **EMPLEO** COCINERA Exper. en centros de cuido.

Carné manip. alimentos. Sexto año. Vivir alrededor Alajuela

Cv: curriculos@casaluz.org

**EMPLEO** 

SOLDADORES

Con experiencia

**BIENES RAICES** 

¡Oportunidad

única!

Finca ganadera 540 ha

Puerto Viejo, SARAPIQUÍ, 1300 m de frente al río.

Ideal ganadería, agrícola

y forestal.

Drenaje, electricidad, pozos de

agua, señal celular plena.

5 casas, 2 corrales, 2 frentes a

## Ø **VARIOS**

# *iiPRECIOS DE* FERIA!!

LÁMINAS de techo #28 366x81 ¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.500, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢11.500, 2x2 galvanizado ¢8000, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100, canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18000. Tel: 2227-8000

**3**8469-6837



OPERARIOS en aplicación de revestimiento de paredes, stucco, sellador, pintura. GAM y Jacó Requisito zapatos de seguridad. Enviar MENSAJE al

8412-7070

### Permiso sanitario vigente. Disponibilidad inmediata Grecia, Alajuela.

**© 2213-0053** 2102-6269 / 96440-4091

12 **ALQUILER** 

CASA en Urbanización San Diego TRES RÍOS

> 3 dormitorios, cochera. Valor: ¢240 mil

8873-0445

**BIENES RAÍCES** 

VENTA de Finca en:

**GUATUSO DE ALAJUELA,** 

10 hectáreas, en Costana.

Valor: ¢45 mills.

# Ø **VARIOS**

# GARANTIZAMOS

el regreso del ser amado. Trabajos para la suerte, salud. San José, Liberia

**©** 6010-5673

### Ø **VARIOS**

INVERSIONES DORITA HIPOTECAS sobre propiedades Hoy mismo, colones al 2% y dólares al 1%. No cobro avalúo.

Abonos a capital Tel: 2234-2911

**8823-7670** 

# **EMPLEO**

**EMPLEADA DOMÉSTICA** PARA DORMIR EN TRABAJO. NO SE NECESITA PERMISO. OFERTAS ESCRITAS

8780-4700

AL WHATSAPP

# EMPLEO DE BUSCO

SE NECESITAN **MISCELÁNEOS** 

Con Experiencia Llamar de lunes a viernes. a partir de la 1:00 pm.

**© 2225-9325** 

# la calle pública. Total o fraccionada.

8821-9156 / 8877-0511

**BIENES RAICES** 

8836-4356



terrazas techadas, alarma, aire acondic. en la sala. Lote 5000m2 \$\mathbb{C}70 mills

# Ø **VARIOS**



pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549

# Ø)



# VIDENTE ANGELO Domina todas las magias,

sana, cura, domina y amarra. Pare de experimentar y de sufrir. Informes de 8am a 6pm

**©** 8977-2252

# **EMPLEO**

# CAJERO

Preferiblemente: experiencia en Bancos privados o estatales. Residir en el área

- metropolitana.
- Horario nocturno Vehículo propio
- Disponibilidad inmediata.

Enviar CV: dmontero@autotransportespavas.com

**2213-0053** 

# **BIENES RAICES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**

OFICINA RICARDO **ROJAS DÍAZ S.A** 

> 75 años a su servicio

ofrrojas@outlook.com www.realestatecr.net

**© 2222-5555** 



8839-2951/8384-2205

4107-1717 Opción 2 2 6478-2411



BIENES RAICES



# ECONOMIA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 519,05

¢ 515,95 ¢ 521,90

\$ 1,111

www.nacion.com Esteban Ramirez. editor de Economia eramirez@nacion.com

→ 60.000 metros cuadrados corresponden a zonas protegidas y quebradas

## **Luis Enrique Brenes**

luis.brenes@nacion.com

El Fondo Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), pagó por 60.133 metros cuadrados (m2) de áreas protegidas y quebradas consignadas como predios de almacenamiento en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

El informe de relación de hechos realizado por la Auditoría Interna del BCR, del cual La Nación tiene una copia, halló amplias diferencias entre el área de predios estimada al momento de valorar la compra por parte del Fondo y la que realmente era utilizable.

El Resumen de estimación de valor de inmuebles UII-010-2019, firmado por dos ingenieros de apellidos Gutiérrez Chaves y Carbajal Soto, del Área de Ingeniería de BCR SAFI, estimó el valor del PEP en \$69.09 millones.

En el informe, también firmado por la jefatura de proyectos e infraestructura, a cargo de una mujer de apellidos Garro Acuña, se incluyó un área de 399.000 m² de predios de almacenamiento con un valor estimado de \$19,95 millones.

Sin embargo, el análisis de la firma Grupo Tecno, contratada por la Auditoría Interna para realizar un avalúo de la propiedad en el momento de la adquisición, mostró que el espacio utilizable era mucho menor y que se incluyó un "área boscosa con topografía irregular" y "áreas protegidas y quebradas por 60.133 m2".

La Auditoría señaló que las diferencias no fueron reveladas por la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI, ni por Grupo Ingenio AIC S. A., empresa que realizó un avalúo externo. Esta última también sobreestimó la valoración del PEP, según el documento.

Diferencias. La valuación de Grupo Tecno, realizada mediante una técnica retrospectiva de ingeniería que implicó un levantamiento topográfico utilizando instrumentos satelitales, determinó que los predios utilizables a la fecha de compra eran de aproximadamente 89.029 m2, con un valor razonable de \$1,78 millones.

Es decir, entre el Resumen de estimación de valor de inmuebles UII-010-2019 y el valor determinado por Grupo Tecno, se descubrió una diferencia de 309.971 m² en el área de predios utilizables.

A su vez, Grupo Tecno estimó que tal diferencia en áreas pudo generar un exceso de \$18,16 millones en el valor pericial asignado a esos predios "sobreestimados" en

# BCR SAFI pagó de más por superficie de almacenaje del PEP

> Diferencia en áreas utilizables habría causado exceso de \$18,16 millones



El Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es un complejo de bodegas que se encuentra localizado en Espíritu Santo de Esparza, en Puntarenas, a 4,5 kilómetros de puerto Caldera. ÓSCAR RODRÍGUEZ

EN VALOR DE PREDIOS Y EL PEP

# **Amplias diferencias**

Auditoría señala 'negligencia' de Ingeniería de BCR SAFI.

| COMPRA DEL<br>PEP | INGENIERÍA<br>BCRSAFI | INFORME<br>AUDITORÍA | DIFERENCIA       |
|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Área de predios   | 399.000 m2            | 89.029 m2            | 309.971 m2       |
| Valor de predios  | \$19,95 millones      | \$1,78 millones      | \$18,16 millones |
| Valor del PEP     | \$69,09 millones      | \$34,78 millones     | \$34,31 millones |

CON BASE EN INFORME DE RELACIÓN DE HECHOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE BCR SAFI

FUENTE: BCR SAFI

el proceso de adquisición del PEP.

La diferencia surge porque el valor asignado a los predios en el documento elaborado por el Área de Ingeniería fue de \$19,95 millones (399.000 m2), mientras que el informe de Auditoría tasó los predios utilizables (89.029 m²) en \$1,78 millones: 11 veces menos.

"sobreestimación" Esta en el valor de los predios representa un 52% del monto que Grupo Tecno estimó que se pagó de más por el PEP, en comparación con el informe generado por el Área de Ingeniería de BCR SAFI.

La valoración retrospectiva realizada por Grupo Tecno tasó el Parque en \$34,78 millones, frente a los \$69,09 millones en los que fue estimado inicialmente por los ingenieros de BCR SAFI, con lo cual la diferencia asciende a \$34,31 millones. Solo en el valor de predios, la diferencia fue de \$18,16 millones.

La Auditoría definió los predios -o patios de maniobracomo un área específica para la maniobrabilidad y almacenaje temporal de contenedores y/o equipo y maquinaria, que debe cumplir con ciertas especificaciones técnicas y constructivas para permitir el tránsito y almacenaje tempo-

Luis Emilio Cuenca, presidente de la Junta Directiva del BCR SAFI, afirmó que el informe contiene hallazgos importantes y contundentes, sobre todo en el proceso de compra y valoración del PEP.

"Queda muy claro en este informe lo sucedido durante el proceso de compra", dijo Cuenca, quien añadió que esperan que esto "sea un golpe para aumentar la confianza" de los inversionistas y la defensa de sus intereses.

Señalamientos. El informe de relación de hechos, que derivó en una denuncia contra ignorado ante el Ministerio Público por parte de la Junta Directiva de BCR SAFI, calificó el accionar de los ingenieros como "reprochable", pues "fueron negligentes y faltaron al deber de cuidado y diligencia".

La Auditoría explicó que la valoración de ingeniería de BCR SAFI es uno de los insumos fundamentales para el inicio de las negociaciones y para la determinación del precio adecuado, la revisión adecuada de los inmuebles y las áreas existentes.

"Los ingenieros de la Unidad de Ingeniería BCR SAFI, que elaboraron el informe UII-010-2019, debieron ser transparentes en revelar, de acuerdo con las responsabilidades de sus perfiles de puestos, el estado y valor real del proyecto", se lee en el informe.

El documento señala que los ingenieros de BCR SAFI utilizaron, de oficio, la información suministrada por el vendedor del inmueble, sin realizar una verificación del área de predios y omitieron hacer las advertencias pertinentes sobre el estatus del PEP.

Ante esto, el informe destaca que estos elementos "violentaron de forma contundente" la eficacia de la primera línea de defensa asociada a las adquisiciones de proyectos de los fondos de inversión inmobiliarios de BCR SAFI.

Proyecto inconcluso. Otro de los hallazgos del órgano auditor fue que el proyecto fue adquirido sin terminar, a pesar de que el gerente interino de Negocios y Proyectos de BCR SAFI de ese momento aseguró al Comité de Inversiones de BCR SAFI que el parque estaba al 90% de su desarrollo y que, al momento del pago, se entregaría al 100%.

Las imágenes satelitales suministradas por GEOINN Geospatial Innovations S.A. para el informe contradijeron esa versión. Las fotografías mostraron que para febrero de 2020, mes de la compra, el provecto no estaba concluido. Las tres naves de frío, por ejemplo, aún no se habían construido. En total, se identificaron 28 ítems pendientes.

"El inmueble PEP no estaba construido al 100% al momento en que se presentó el Perfil y la Compra al Comité de Inversiones y a la Junta Directiva de BCR SAFI, ni al momento de la compra", reseñó la Auditoría.

El órgano auditor indicó que la compraventa de este inmueble no debió ejecutarse, ya que las naves de frío no estaban construidas y eran inoperativas, por lo que se adquirió un activo "que no estaba 100% finalizado".

BCR SAFI continúa haciendo ajustes al PEP. Douglas Montero, gerente general de la subsidiaria del BCR, dijo a mediados de julio que estaban avanzando en el plan remedial, pero que aún no habían definido cómo se financiarían las obras.

Este martes 27 de agosto, confirmó que la propuesta para reformar el inmueble sigue en marcha.

INMUEBLE DE MANUFACTURA SE LEVANTA EN GRECIA

# Johnson & Johnson MedTech avanza en construcción de planta

Inversión de \$600 millones para 5 años prevé apertura de 3.000 empleos

**Gustavo Ortega** 

gustavo.ortega@nacion.com

La empresa estadounidense Johnson & Johnson MedTech avanza en la construcción de su planta de manufactura en Tacares de Grecia, Alajuela.

La compañía prevé contratar a 50 ingenieros más antes de cerrar el 2024 y alcanzar cerca de 800 puestos de empleo. El anuncio de construcción se hizo en setiembre de 2023, y se espera que la instalación inicie operaciones en 2027, confirmó la entidad.

Con esta inversión, estimada en \$600 millones durante cinco años, Johnson & Johnson MedTech iniciará las actividades de manufactura en el país, después de 40 años de gestionar servicios comerciales aquí. "Nos complace informar que la construcción se mantiene dentro del cronograma previsto. Anunciaremos la fecha oficial de inauguración a medida que nos acerquemos a esa etapa. Prevemos que la planta estará operativa en el 2027", señaló la empresa a La Nación.

El plantel, con 19.000 metros cuadrados (m²) de capacidad de manufactura, será uno de los más grandes de la empresa en el mundo y estará ubicado, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), en el parque empresarial Evolution Free Zone.

La compañía apuntó que cuenta con operaciones similares en Brasil, China, México, Irlanda y Estados Unidos.

"El campus MedTech en Costa Rica es uno de los más grandes. Ha sido diseñado como una instalación de última generación, reflejando el compromiso de la compañía con la sostenibilidad", dijo la firma.

El enfoque de la empresa

incluye la manufactura de productos cardiovasculares y ortopédicos. "Nuestras operaciones en Costa Rica son un componente crucial de nuestra estrategia global empresarial. Este proyecto subraya el compromiso a largo plazo de Johnson & Johnson con el crecimiento en Costa Rica y nuestra confianza en el talento local", destacó la compañía.

Meta. Actualmente, el equipo del proyecto, incluyendo al personal de construcción, se estima en más de 750 empleados, y se prevé incrementar esa cifra a medida que avance el proceso. A finales de este año, la empresa tiene planeado abrir aproximadamente 50 puestos en el país, principalmente en áreas de ingeniería.

En el 2025 y el 2026, se planea contratar a unas 500 personas en la cadena de suministro para las operaciones en la planta de manufactura.

"Anticipamos crear aproximadamente 3.000 nuevos



El plantel de Johnson & Johnson MedTech tendrá 19.000 metros cuadrados de capacidad de manufactura. CORTESÍA

empleos en los próximos tres a cinco años, a medida que la planta alcance su plena operatividad. Estos puestos incluirán roles en ingeniería, manufactura, calidad, cadena de suministro y administración, contribuyendo significativamente a la vibrante economía local", detalló la empresa por medio de su oficina de comu-

nicación.

Los datos financieros de la empresa, publicados en su sitio web en julio pasado, indican que durante el segundo trimestre de 2024, las ventas crecieron 4,3% hasta los \$22.400 millones, de los cuales \$9.878 millones fueron generados en operaciones internacionales. ■

ULTRA PARK, HEREDIA

# Multinacional Smarsh abre oficinas en Costa Rica

Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

Smarsh, multinacional estadounidense dedicada a ofrecer servicios en inteligencia de comunicaciones digitales y datos, anunció la apertura de su nueva oficina en Costa Rica, este miércoles.

El recinto se ubica en Ultra Park, en Heredia. Con la inauguración, la firma prevé invertir un monto aproximado de \$7,5 millones en el país durante los próximos 12 meses, confirmó la compañía.

La empresa indicó que, desde la nueva sede, buscan fortalecer el soporte y la atención que brindan a clientes en todo el mundo, especialmente en el sector financiero.

Según un comunicado, emitido en conjunto con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el recurso humano disponible en el país, la zona horaria y la proximidad con otras empresas como Amazon, Intel y Microsoft fueron factores determinantes en la decisión de establecerse aquí.

"El talento costarricense y su ubicación estratégica nos permiten ampliar nuestro alcance y consolidar nuestras capacidades de entrega de



Smarsh prevé invertir un monto aproximado de \$7,5 millones en el país. GARRETT BRITTON

servicios, asegurando que no solo cumplimos con las expectativas de nuestros clientes, sino que las superamos", detalló Rohit Khanna, director de Atención al Cliente de la multinacional.

Como parte del inicio de operaciones en el país, Smarsh planea contratar a 50 personas, principalmente en áreas de mercadeo y servicio al cliente.

Kim Crawford Goodman, directora ejecutiva de Smarsh, afirmó que la expansión de la firma mejora sus capacidades operativas y su oferta de servicios, como parte de la estrategia de crecimiento sostenido y aumento de presencia global.

Por su parte, Laura López, gerente general de Procomer, subrayó que la llegada de esa multinacional fortalece el ecosistema empresarial del país, haciéndolo cada vez más competitivo.

MEDIDA TRAS PROCESO DE ABSORCIÓN DE CARTERA CREDITICIA

# Popular confirma aumentos en cuotas de 16.690 créditos de Coopeservidores

Óscar Rodríguez A.

oscar.rodriguez@nacion.com

El Banco Popular (BP) informó de que un grupo de 16.690 deudores de Coopeservidores tuvo un aumento en la cuota mensual de sus créditos, respecto a lo cancelado en la cooperativa, después del proceso de absorción de la cartera crediticia.

De las 40.918 operaciones recibidas, en el 36,97%, es decir, 15.129 préstamos, el pago de cada mes subió en menos del 15%.

Sin embargo, a un grupo de 1.561 personas, o sea el 3,81%, presentaron mayores alzas porcentuales, ya que en esos casos el préstamo estaba por finalizar y los montos corresponden al saldo total, detalló la entidad pública a *La Nación*.

"El Banco ha habilitado opciones de negociación de plazo para quienes no puedan atender el respectivo aumento de la cuota", indicó el ente como opción para los afectados.

En el caso de las 1.561 personas que representan la porción con mayores ajustes, por cada ¢10.000 de cuota que cancelaban hace uno par de meses, ahora deberán pagar desde ¢11.500.

El BP confirmó la explicación emitida este martes por la Administración de la Reso-



Hubo 24.228 deudores, el 59,21% del total, a quienes se les mantuvo la cuota pagada en Coopeservidores. ALONSO TENORIO

lución de Coopeservidores de que el incremento de la cuota se debió a las irregularidades en la gestión de la cartera de crédito, incluyendo prórrogas automáticas.

"A los clientes de dicha instancia (Coopeservidores) se le efectuaban arreglos que les aumentaban el saldo y les mantenían el plazo, pero no se ajustaba la cuota, con los riesgos que ello conlleva", agregó el banco público.

Además, se precisó que cumplirán con las condiciones de plazo, tasa de interés y el saldo suscrito con el ente cooperativo.

Por otra parte, hubo un grupo de 24.228 deudores, el 59,21% del total, a quienes se les mantuvo la cuota pagada en Coopeservidores o incluso se les redujo.

Esta situación ocurrió, añadió la entidad bancaria, por la disminución en la tasa básica pasiva y su efecto en las operaciones indexadas a este indicador; también porque el Banco mejoró las condiciones de las pólizas del crédito.

El BP indicó que hay una reacción positiva de los clientes que tienen alguna variación en su cuota cuando se le explican los motivos de cambio.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero autorizó al Popular a absorber el 80,5% del denominado "banco bueno" de Coopeservidores. ■

CONTRIBUYENTES PUEDEN PEDIR REBAJA O USAR SALDOS A FAVOR

# Segundo pago parcial del impuesto sobre la renta se liquida en setiembre

Especialistas responden a las principales consultas sobre el tema

### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

Durante setiembre se habilita el segundo pago parcial de renta para los contribuyentes de este impuesto que declaran bajo el régimen tradicional. Tendrán hasta el 30, último día hábil del mes, para cumplir con esta obligación tributaria, que funciona como un adelanto de la liquidación final del impuesto que se ejecuta en marzo del siguiente año.

Dos especialistas en materia tributaria aclaran algunas dudas básicas que puede tener en relación con la liquidación parcial de este tributo. De la información se desprende que los contribuyentes pueden solicitar a la Administración Tributaria una reducción o eliminación del monto a liquidar, así como utilizar saldos a su favor en las cuentas tributarias (créditos fiscales).

El pago parcial es un adelanto del impuesto que los contribuyentes deben cumplir en tres momentos específicos del año: en junio, setiembre y diciembre, además de presentar la declaración final en marzo. Tributación es la encargada de calcular la

liquidación fragmentada con base en el 25% del promedio del impuesto de renta bruto de los últimos tres periodos o del impuesto de renta bruto del último periodo, el valor más alto entre esas dos opciones.

Bryan Mora, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica, explicó que los pagos parciales son obligatorios, según lo establece el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

### -¿Cómo se calculan los pagos parciales de renta?

 Gómez, socio de Impuestos de Baker Tilly Costa Rica, explicó que los pagos parciales se calculan tomando en cuenta el impuesto sobre la renta pagado el año inmediato anterior o el promedio de los últimos tres años, el que resulte con un monto mayor entre esas dos opciones. Ese monto se divide entre cuatro. El resultado de esta división será el que se deba cancelar en cada una de las cuotas a la Administración Tributaria.

Según Mora, los contribuyentes que están comenzando operaciones y aún no han declarado renta deben comunicar a la Administración Tributaria una estimación de las utilidades que podrían obtener durante ese periodo fiscal para que se calcule el monto de los adelantos parciales.

 -¿Cuándo aplica la reducción o eliminación del pago parcial?  En algunos casos específicos, el contribuyente puede solicitar la reducción del monto o la eliminación total de cualquier pago parcial. La disminución aplica cuando en periodos fiscales anteriores el contribuyente haya tenido ingresos extraordinarios que no tendrá en el periodo actual y que afectaron la base de cálculo de los pagos parciales. Otro caso es que el contribuyente prevea que tendrá pérdidas. Un ejemplo, podrían ser las empresas que perciben sus ingresos en dólares, tienen sus gastos en colones y han experimentado un impacto por la apreciación de la moneda local.

Gómez subrayó que, en esos casos, el contribuyente debe realizar la respectiva solicitud ante la Administración Tributaria. No obstante, esta solicitud debe estar fundamentada. va sea con estados financieros adjuntos o ingresos extraordinarios certificados. Además, la petición se debe hacer antes del vencimiento del pago parcial correspondiente, es decir, el 30 de setiembre. Si la solicitud sea rechazada, y el contribuyente termina pagando más dinero del que debía en su pago final de renta, ese monto adicional cancelado se convertirá en créditos fiscales una vez que se presente la declaración de renta. Estos créditos pueden utilizarse para compensar otros impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en retenciones de sala-



sitio web o cajas de entidades bancarias autorizadas. ARCHIVO

rios o se pueden solicitar de vuelta a Tributación.

## -¿Cómo aplicar los saldos a favor en este pago parcial?

-Según Mora, los contribuyentes que tuvieron un saldo a favor luego de cancelar el impuesto sobre la renta en marzo de 2024 pueden utilizarlo para compensar uno o más pagos parciales. En este caso, se debe confeccionar el recibo de pago (D-110) en la herramienta electrónica EDDI-7, llenar la solicitud de compensación y presentar el formulario en la ventanilla de los bancos autorizados. El experto recordó que se debe confeccionar un recibo por cada pago parcial.

## -¿El pago parcial solo se puede hacer trimestralmente?

 El socio de impuestos de Deloitte indicó que los contribuyentes también pueden realizar abonos mensuales como una alternativa para distribuir los flujos de efectivo, según la DGT-R-032-2011. resolución

Así, por ejemplo, para setiembre, el obligado puede realizar anticipos en julio, agosto y setiembre. Mora añadió que, para aplicar esta forma de pago, se debe realizar una petición ante la Administración Tributaria durante los primeros dos meses del periodo fiscal (enero y febrero). Por lo tanto, si no la realizó a inicios de año, no será posible ejecutarla para este pago parcial. Sin embargo, la opción se mantiene para hacer la petición en los primeros dos meses del próximo año.

### -¿A qué se expone quienes no cumplen?

 Si omite o liquida de forma tardía los pagos parciales del impuesto sobre la renta, la Administración Tributaria no aplica ninguna sanción sobre ellos, ya que no se consideran un tributo, sino un adelanto a cuenta de un impuesto que se determina a futuro, pero podría enfrentar un incremento en el pago final debido a los intereses (10% anual). ■

FACTURÓ \$30.000 MILLONES ENTRE ABRIL Y JULIO

# Nvidia supera expectativa de resultados en segundo trimestre de este 2024

NUEVA YORK. AFP. El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia publicó ayer resultados superiores a lo esperado por el mercado para el segundo trimestre, aunque su crecimiento se modera.

Luego de triplicar sus ingresos en los últimos trimestres, el grupo de Santa Clara los duplicó esta vez (+122% en la comparación interanual), según su comunicado de resultados publicado tras el cierre de Wall Street.

Su ritmo de expansión, sin embargo, no tiene parangón con el resto del sector. Wall

Street dio un frío recibimiento a los datos de Nvidia y sus acciones caían 5,8% en los intercambios electrónicos posteriores a la campana de cierre.

"Nvidia sigue desafiando a la gravedad", consideró Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown, "pero la reacción de la acción demuestra que no es suficiente para que el mercado esté satisfecho".

Nvidia facturó \$30.000 millones entre abril y julio, muy por encima de los \$28.800 millones esperados por los analistas, según el consenso reunido previamente por FactSet.



Los resultados de Nvidia son impulsados por la demanda de sus tarjetas gráficas (GPU). DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

La ganancia neta en el período considerado fue de \$16.600 millones (+168%). Por acción, la referencia del mercado, ganó \$0,68, muy superior a los \$0,61 estimados por los analistas. Nvidia prevé ingresos

de \$32.500 millones de dólares en el tercer trimestre, también arriba de los \$31.700 millones que espera el mercado.

Los resultados de Nvidia se ven impulsados por la demanda por sus tarjetas gráficas (GPU), chips con capacidades de cálculo extraordinarias, indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) generativa.

"La demanda por (microprocesadores) Hopper es sostenida y las expectativas para (los) Blackwell son increíbles", dijo el cofundador de Nvidia, Jensen Huang.

Hopper es una familia de microchips que incluyen el H100, el producto estrella de la empresa, que cuesta varias decenas de miles de dólares por unidad. En marzo, Nvidia presentó a su sucesora, la familia Blackwell, y describió el chip como el "más potente del mundo".

"El rápido lanzamiento de Blackwell será esencial para mantener su posición dominante en el mercado de los chips de inteligencia artificial", advirtió Jacob Bourne, de Emarketer. ■

# EL MUNDO

www.nacion.com Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

# **ENTREVISTA**

# Martha Patricia Molina, activista

### Fiorella Montoya

fiorella.montoya@nacion.com

1 régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su represión en Nicaragua con el cierre de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), el 20 de agosto, en su mayoría del sector religioso.

Según la activista Martha Patricia Molina, experta en temas de corrupción, estas medidas tienen como fin crear una corriente de culto en torno a la pareja gobernante y eliminar posibles interferencias. "Lo que quieren es desaparecer por completo la religión católica o cristiana evangélica de Nicaragua e instaurar una religión donde los dioses sean Daniel Ortega y Rosario Murillo", afirmó.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó los recientes cierres de ONG en Nicaragua como "profundamente alarmantes".

En ese sentido, Molina advirtió de que "la dictadura intensifica cada día la persecución al sector religioso" y acusó a las organizaciones internacionales de actuar con doble moral ante los acontecimientos en Nicaragua.

### --¿Cómo ha sido la relación de Daniel Ortega y la Iglesia católica?

—Antes del 2018, existía una paz ficticia entre la Iglesia católica y el Estado de Nicaragua, porque la dictadura sandinista siempre vigila y ataca a los sacerdotes que hablan con la verdad a la luz del Evangelio. A partir de abril del 2018, la Iglesia católica se posicionó del lado de las personas que estábamos siendo atacadas y abrió los templos para que los jóvenes y las personas que protestaban cívicamente se refugiaran y no fueran asesinadas por policías y paramilitares. Si la Iglesia católica hubiera actuado de forma distinta, la cifra de más de 350 asesinados habría sido mayor. La Iglesia siempre reclamó a la dictadura un diálogo y el cese de la persecución y asesinatos. Esto incomodó a Ortega y Murillo, quienes comenzaron un ataque frontal contra la Iglesia católica.

### --¿Cuáles considera que son los golpes más importantes de Ortega a la Iglesia?

-Las agresiones aumentaron no solo en número, sino en agresividad. Al inicio, la dictadura hablaba en contra de los obispos, difundía mensajes de odio, pintaba las paredes de los templos y las propiedades de los católicos con palabras vulgares, difamaba a los sacerdotes, los vigilaba, y manipulaba sus vehículos para provocar accidentes. Además, aumentaron las tarifas de servicios básicos para las iglesias. Después,



se tras las revueltas del 2018. La dictadura cerró unas 5.300 ONG desde ese año. AFP

# 'Quieren instaurar una religión donde los dioses sean Daniel y Rosario'

Abogada fustiga cierre de organizaciones religiosas en Nicaragua

comenzó a encarcelar sacerdotes, desterrarlos, confiscar propiedades de la Iglesia católica y realizar robos en sus cuentas bancarias, que han estado inmovilizadas por más de un año. También se apoderó de la universidad de los jesuitas, la Universidad de la Conferencia Episcopal, cerró la Universidad de la Arquidiócesis de Managua y busca asfixiar financieramente a las parroquias. En uno de los golpes más fuertes, cerró 1.500 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas más de 35 católicas y más de 300 cristianas evangélicas.

## ---¿A qué se debe este ataque directo al sector religioso?

 La Iglesia católica siempre ha tenido una voz profética y una presencia intachable en Nicaragua. Es la única organización que goza de total e internacional. La dictadura quiere pastores y sacerdotes serviles que bendigan todas las arbitrariedades y vulneraciones de derechos humanos que cometen. El ataque no es solo contra la Iglesia católica, sino también, aunque en menor medida, contra la iglesia cristiana evangélica. A ellos les han cerrado más de 800 organizaciones sin fines de lucro, lo que implica el cierre de los templos. También confiscaron medios de comunicación; más de 24 medios católicos y evangélicos fueron clausurados, y pastores evangélicos fueron expulsados con prohibición de ingresar al país. Ortega y Murillo buscan desaparecer por completo la religión católica y cristiana evangélica en Nicaragua e instaurar una religión donde ellos sean los dioses, por

credibilidad a nivel nacional

6 6 Un cristiano no asesina, persigue ni roba a su pueblo. Esta es la doble moral de la dictadura, y lo que quiere proyectar a nivel internacional es que ellos son buenas personas".

más ilógico que esto parezca. A pesar de que la dictadura sandinista se autoproclama cristiana, socialista y solidaria, en realidad no tiene nada de cristiana.

--¿Qué papel toma la comunidad internacional?

–La comunidad internacional, al igual que la dictadura, a veces actúa con doble moral. Estas organizaciones se están cerrando arbitrariamente bajo la justificación de las 40 recomendaciones emitidas en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que promueve el Grupo de Acción Financiera (GAFI). En Nicaragua, estas recomendaciones se están utilizando para perseguir y criminalizar a inocentes. La dictadura sandinista acusa a la Iglesia católica de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Y qué hace el GAFI? Aplaude a Ortega y le dice que está haciendo un excelente trabajo, lo que ha llevado a Nicaragua a ser retirado del seguimiento del GAFI. Mientras tanto, la dictadura continúa cerrando organizaciones sin fines de lucro bajo el pretexto de que son lavadoras de activos, cuando en realidad los delincuentes son ellos.

"Después, a través de la ONU y la Organización de Estados Americanos, comienzan a publicar comunicados condenando a la dictadura, pero en la acción son diferentes; una cosa es la que dicen en los papeles, pero en la realidad están actuando de manera distinta. Además, están financiando a la dictadura a través de los préstamos bilaterales y multilaterales, y este dinero se utiliza para reprimir a los católicos. Tienen al menos tres paramilitares que están vigilando las 24 horas a cada uno de los sacerdotes, y a estos efectivos, la dictadura les paga y eso es dinero que sale vía préstamos que obtiene la dictadura de todos los países".

## —¿Qué panorama le espera al sector religioso?

 La dictadura intensifica cada día su persecución contra los cristianos y las libertades religiosas. Mientras el régimen sandinista permanezca en el poder, esta persecución aumentará. Los habitantes de Nicaragua tienen poco poder de acción porque, si uno intenta emitir una opinión, lo asesinan, lo destierran o encarcelan. Hace aproximadamente un año, un hombre salió a las calles a rezar el rosario y fue secuestrado por la policía, y nunca más se supo de él. Cualquier persona que alce la voz en temas religiosos o de democracia es secuestrada por el ejército y la policía, sin alternativas. Estamos atados de pies y manos, incapaces de hacer nada, porque la policía, los paramilitares y el Ejército tienen luz verde para asesinar, y todos los crímenes que cometen quedan en la impunidad. A mediano y largo plazo, veo un incremento en las formas de represión y en los ataques contra la población por parte de la dictadura.

EL MUNDO 125 JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2024 / LA NACIÓN

CUESTIONAMIENTOS POR MANIFESTACIONES DE EMBAJADORA

# Honduras critica tratado de extradición con EE. UU. por 'injerencia' diplomática

TEGUCIGALPA. AFP. El gobierno de Honduras denunció este miércoles el tratado de extradición con Estados Unidos, por el cual fueron encarcelados poderosos narcotraficantes, acusando de "injerencia" a la embajadora en Tegucigalpa, Laura Dogu, en su política hacia Venezuela.

"La injerencia y el inter-

vencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. (...) He ordenado al canciller, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición", anunció en la red social X la presidenta Xiomara Castro.

"Agreden, desconocen y

violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta", agregó Castro, cuyo gobierno es aliado de Venezuela.

La mandataria tomó esta decisión luego de que la di-



La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es aliada del gobierno venezolano. AFP

plomática estadounidense expresara la "preocupación" de su país por una reunión entre autoridades de Honduras y el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, quien fue sancionado por EE. UU.

"Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al Jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela", declaró Dogu.

Poco antes del anuncio de Castro, Reina calificó de "insoportable el irrespeto e injerencia" de la embajadora.

LÍDER OPOSITORA MANTIENE LUCHA CONTRA GOBIERNO

# Machado confía en que dictadura cederá el poder en Venezuela

> El candidato Edmundo González no asistió a protesta realizada ayer

CARACAS. AFP. La jefa de la oposición venezolana, María Corina Machado, encabezó este miércoles una manifestación junto a centenares de seguidores que protestaron contra la cuestionada reelección del régimen de Nicolás Maduro, realizada hace un mes, en la que aseguró que harán que la dictadura ceda el poder.

"Dicen que el régimen no va a ceder", continuó. "¿Saben qué? Lo vamos a hacer ceder y ceder significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio", subrayó la vocera en el acto.

Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años en las presidenciales del 28 de julio, una elección que la oposición liderada por Machado denuncia como fraudulenta.

Según el bando opositor, tienen pruebas de que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor de la contienda.

"¡Valiente, valiente!", gritaban a Machado, quien salió de la clandestinidad para participar en la marcha, como lo ha hecho en otras ocasiones. Llegó camuflada con un suéter negro, subió al camión que sirvió de tarima y, tras su discurso, se fue en una moto.

"Tenemos que pensar en lo que hemos hecho en este mes; es una etapa dura y lo sabíamos", pero "cada día que pasa estamos avanzando, tenemos una estrategia robusta y está funcionando", expresó la líder.

"Esta protesta es indetenible", agregó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro con el 52% del sufragio, sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa, como manda la ley. El resultado fue convalidado por la Corte Suprema.

Ambos organismos están señalados de servir al chavismo, que también convocó para ayer a una manifestación para "celebrar" su victoria, desconocida por EE. UU., la Unión Europea y varios países de la región.

La jornada de protesta ocurrió un día después de que Maduro nombrara a Diosdado Cabello al frente del Ministerio del Interior, responsable de la policía y el orden público.

Cabello es considerado el número dos del chavismo y de línea dura.

"Tenemos miedo", expresó Leidy Molina, una nutricionista de 60 años. "Hay miedo en Venezuela de que nos metan presos (...) pero tenemos que seguir en la lucha".

"Hoy (ayer) vinimos a ratificar nuestro voto, Edmundo ganó y Maduro perdió", dijo por su parte Zaida Mujica, de 59 años.

María José de Castro llevó una pancarta que decía: "No



María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, encabezó la marcha en contra de la tercera reelección de Maduro. AFP

somos oposición, somos gobierno".

"Venezuela ya no tiene más tiempo que perder; no tenemos (otro período presidencial de) seis años para darle a esta gente", señaló.

. De momento, no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque el gobernante ha solicitado cár-

cel para ambos. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos (dos de ellos militares), casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales más de 100 son menores de edad.

A la manifestación no acudió González, quien también está en la clandestinidad.

CONDICIONES DE DETENCIÓN DE JOSÉ RUBÉN ZAMORA

# Expertos de ONU denuncian 'tortura' contra periodista en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. AFP. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó este miércoles de "tortura" las condiciones de detención durante más de dos años del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, crítico del gobierno anterior y encarcelado por un cuestionado caso de lavado de dinero.

"Expertos independientes pidieron a las autoridades de Guatemala que aborden urgentemente las denuncias sobre las condiciones inhumanas de detención del periodista (...), que pueden equivaler a tortura y poner en peligro su vida", alertó el

panel, según un comunicado del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Los expertos argumentaron que "Zamora ha sido sometido a casi veinte meses de confinamiento solitario en una oscuridad casi constante", lo que, según ellos, "equivaldría a tortura".

El periodista de 68 años está preso en una cárcel situada dentro de un cuartel militar en la capital, desde el 29 de julio del 2022, señalado de presunto chantaje y lavado de dinero. Un tribunal lo condenó el 14 de junio del 2023 a seis años de prisión por lavado, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

Considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional, el comunicador fue aprehendido durante el gobierno anterior del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), de quien era crítico.

El periodista publicaba denuncias de corrupción contra Giammattei en su diario El Periódico, que cerró hace un año.

Sus condiciones de arresto mejoraron con la llegada a la presidencia en enero del socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien hace tres semanas calificó como "abuso de poder" las causas abiertas por la fiscalía contra el empresario.

"Se alega además que (Zamora) habría soportado dife-



José Rubén Zamora es considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional debido a sus denuncias de corrupción. AFP

rentes formas de trato inhumano o degradante, como la privación del sueño, la desnudez forzada, registros arbitrarios de la celda, y la falta de respuesta a una infestación de ácaros en su celda", indicaron

los expertos.

El informe fue preparado por expertos, entre ellos, Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura, e Irene Khan, relatora especial sobre libertad de expresión. ■



Armando González EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN Víctor Fernández Ronald Matute Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN Guiselly Mora EDITORA DE OPINIÓN

John Univio EDITOR JEFE DE DISEÑO EDICIÓN 28122/LXXVII 32 PP. 2 SECCIONES

EDITADO POR © GRUPO NACIÓN GN, S. A.

# **EDITORIAL**

# Asalto populista al Poder Judicial en México

Andrés Manuel López Obrador dedica sus últimas semanas en la presidencia de México a promover una descabellada reforma judicial que incluye la elección popular de la judicatura. Si la ley fuera aprobada, unos 5.000 administradores de justicia dejarían sus cargos, con todo y la experiencia acumulada durante décadas. La justificación del cambio no podría ser más simple y demagógica. Comienza por la equiparación de sufragio y democracia, tan practicada por los gobiernos populistas de todos los signos mientras creen gozar del apoyo mayoritario. El chavismo venezolano, para citar un ejemplo extremo, todo lo resolvía en las urnas hasta que temió perder las votaciones. Ahora, el régimen que utilizó el referéndum para desmantelar las instituciones del Estado democrático se constituye en tiranía para ignorar la voluntad popular expresada en los comicios ganados por Edmundo González Urrutia.

Pero la democracia no se agota en el sufragio y solo existe cuando hay frenos y contrapesos, incluso frente a los excesos de las mayorías. Por eso no pueden ser sometidas a referéndum propuestas contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos u otros valores civiles y políticos, como la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Uno de esos equilibrios esenciales del gobierno democrático es la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Para disminuir su importancia, el libreto populista simplemente niega la independencia de la judicatura y la acusa de ceder ante la corrupción. Ese es el segundo argumento de López Obrador y su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

En México, el financiamiento electoral es uno de los portillos permanentemente abiertos a la corrupción y no por eso se propone transformar su naturaleza o la del sufragio. Morena, el partido del presidente López Obrador, se ha visto salpicado por escándalos, y las autoridades estadounidenses investigaron vínculos de cercanos colaboradores del mandatario con reconocidos narcotraficantes.

Los carteles de la droga se han infiltrado en todos los niveles del Estado mexicano desde hace décadas y ejercen innegable influencia en amplias extensiones de su territorio. Ofrecerles la posibilidad de intervenir directamente en la elección de jueces es un manjar irresistible.

Esa realidad debería llamar a la prudencia, pero el propósito del presidente y su partido no es ampliar la democracia ni disminuir la corrupción. Poseen, por el momento, mayorías electorales suficientes para configurar el Poder Judicial a su imagen y semejanza. Esa es la aspiración común de los gobernantes populistas, siempre enfrentados con el contrapeso de la judicatura.

No obstante, el mundo los observa y la preocupación de sus socios comerciales más cercanos se ha manifestado con inusual contundencia. Estados Unidos y Canadá, asociados con México en la gran zona de libre comercio de América del Norte, ya manifestaron su inquietud por el efecto de la reforma sobre el Estado de derecho y la seguridad de las inversiones. Las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Bank of America advirtieron peligros para la calificación de la deuda soberana de México si la reforma se aprueba.

López Obrador reaccionó con el anuncio de una "pausa" en la relación con las dos embajadas, aunque negó la posibilidad de una afectación general de las relaciones con sus dos vecinos. En cuanto a las calificadoras, dijo que las advertencias no son para tomarlas en serio. Quizá México, por su tamaño y la interdependencia con las economías de sus dos vecinos, logre restar influencia al Estado de derecho sin consecuencias inmediatas, pero otros países, como el nuestro, deben ser mucho más cautos.

Según los analistas del mismo Bank of America, que le señalan a México el posible efecto de la reforma judicial sobre los mercados, el intento de eliminar en Costa Rica la capacidad de la Contraloría para fiscalizar el uso eficiente de los fondos públicos es un claro peligro.

"Creemos que la economía costarricense se beneficia de controles y contrapesos fuertes. Este es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares de América Latina", dicen los expertos del banco internacional. El intento de tomar el Poder Judicial en México es mucho más grave que la ley jaguar, pero las similitudes invitan a meditar.

El partido gobernante posee, por el momento, mayorías suficientes para configurar el Poder Judicial a su imagen y semejanza si se aprueba una reforma para elegir a los jueces

Estados Unidos y
Canadá, asociados
con México en la gran
zona de libre comercio
de América del Norte,
ya manifestaron su
inquietud por el efecto
de la reforma sobre el
Estado de derecho

# CARTAS A LA COLUMNA

# Deporte en la niñez

# EL EJEMPLO DEL CAMPEONATO EN EE. UU.

Es gratificante ver el desarrollo del Campeonato Mundial de Béisbol de Pequeñas Ligas que se celebra en Estados Unidos, tanto por las habilidades de los participantes, la mayoría en edad escolar, como por el apoyo de sus familiares, quienes disfrutan plenamente tanto de la competencia como de la convivencia con el grupo. Es una actividad digna de ser imitada. Los latinos han sentado cátedra, y Venezuela ya está en la final. Añoro el inicio de la década de los 70, cuando, con la contribución de empresas privadas, se construyó una cancha para ligas menores en Sagrada Familia, pero, lamentablemente, la desidia terminó con ella. Insto a los comités cantonales a impulsar los planes deportivos en los centros escolares. Un deportista será siempre una persona de bien.

Milton González Castro

Cartago

# Regalo en tránsito

Envié unas blusas nuevas a mi hermana mayor en Estados Unidos a través del servicio courier de Correos de Costa Rica, dado que el costo es asequible. Después de casi un mes, le avisaron que el paquete está en Francia y que no pueden reenviarlo a EE. UU.; la instrucción debe ser dada desde Costa Rica. ¿Por qué en la página de rastreo solo se indica el lugar y la fecha de salida, y en la sección de estatus aparece únicamen-

te "en tránsito"? Está por verse la respuesta que recibiré de Correos de Costa Rica después de rellenar la boleta de reclamo, para saber si mi hermana finalmente podrá estrenar sus blusas o si simplemente recibiré la típica respuesta: "No sabría decirle".

**Bettyna Torres Orellana** 

Coronado

# Reconocimiento

Un aplauso para la Policía Municipal de Santo Domingo de Heredia, que, aunque no le corresponde, está trabajando para dar fluidez en la entrada y salida por Tibás. Ojalá el MOPT y el Conavi hagan lo mismo. Todos debemos colaborar para que esto funcione en beneficio de la comunidad.

**Manuel Cantillano Villalobos** 

Santo Domingo de Heredia

# Ruido por festejo

Vivimos frente al parque Los Baños, en Limón, y llevamos cuatro días sin poder dormir a causa del ruido excesivo. Pregunto al Ministerio de Salud: ¿Por qué, después de publicado el reglamento para el control de ruido, se permite en el parque —definido como zona de tranquilidad— que se excedan los decibelios autorizados y hasta altas horas de la madrugada? ¿Tendremos que seguir soportando la música estridente todos los días hasta la 1 a. m. y hasta el 31 de agosto? Tomen en cuenta que en los alrededores hay clínicas, hoteles, casas y hasta el hospital Tony Facio Castro. Actúen y hagan respetar la ley.

Sonia María Conejo Rojas

Limón

# Duplicado de licencia

Debido al extravío de mi li-

cencia de conducir, intenté durante dos semanas sacar una cita en línea en la plataforma del BCR, pero no había cupos. En el Paseo de las Flores me la ofrecían de forma presencial para el mismo día, pero me exigían contratar un seguro por un valor de ¢2.550 y mantenerlo al menos durante cinco meses. Esta obligación no es ética, limita la capacidad de elección y grava injustamente a quienes necesitan asistencia urgente.

Maribel Quirós Ramírez

Heredia

# Token del BN

El Banco Nacional viola los artículos 33 y 49 de la Constitución Política al obligar a las personas a instalar una aplicación para el uso del nuevo token. No todos poseen una tableta o un modelo nuevo de celular, especialmente en regiones rurales o muy remotas, donde la población de bajos ingresos es mayor que en la GAM. El BCR cierra agencias céntricas y nos deja sin cajeros. ¿Están debilitando las instituciones para privatizarlas? Lo mismo sucede con la salud.

Carmen María Rojas González Montes de Oca

# Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar
una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o
distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción
está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen
comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan
en noticias falsas. La Nación
se reserva el derecho de publicación y edición.

# Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para *La Nación*.

# Cómo la reforma del ROP protegerá su pensión

Yanni Sterloff

ABOGADO

l Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) sigue un modelo de financiamiento de las pensiones de capitalización individual. Este tipo de esquemas se denominan de contribución definida, ya que lo único que está preestablecido es el aporte, no la futura pensión.

Esta última se financiará a partir del capital que cada afiliado logre acumular en su cuenta individual durante su vida laboral. Evidentemente, los recursos deben invertirse en los mercados financieros locales e internacionales para que generen rendimientos, que tienen a cargo las operadoras de pensiones, que reciben una comisión por ello, entre otras. Actualmente, los recursos del ROP se administran en un solo fondo.

A julio, ¢4 millones de millones (un 33 %) del ROP estaba colocado en emisiones extranjeras, debido, fundamentalmente, a la ausencia de alternativas locales y a la necesidad de diversificación para que los riesgos no estén concentrados en pocos emisores y emisiones.

En la primera semana de agosto, se produjo una caída en las principales bolsas del mundo: más de un 4 %, el índice S&P 500; y casi un 6 %, el Nasdag.

La venta masiva de acciones obedeció, según algunos, a la ralentización en la contratación de trabajadores, citada en un informe sobre el empleo en los EE. UU., y un aumento del desempleo, lo cual sembró temores de que la principal economía del



SHUTTERSTOCK

mundo estuviera empezando a entrar en recesión. También, a raíz de la percepción de que la Fed estaba tardando mucho en rebajar los tipos de interés.

Días después, los mercados se repusieron. Sin embargo, si decido acogerme a la pensión del ROP en un momento de crisis prolongada, cuando los precios de los títulos y el modelo de negocio han lastrado el valor del fondo, eventualmente recibiré una menor pensión, dado que el capital para financiarla vale menos.

La pérdida de valor podría incluso ser irrecuperable para un trabajador próximo a jubilarse o ya jubilado. Ya no tiene tiempo para esperar una me-

¿Conllevan más o menos riesgos los fondos generacionales? Eso depende

jora en las condiciones de los mercados y los valores. ¿Qué hacer entonces?

En el medio financiero local, algunos se opusieron, y siguen oponiéndose, a los fondos generacionales que entrarán en vigor a finales del primer trimestre del 2025. La reforma dividirá el ROP en cuatro, según las edades o de su condición de pensionados.

Esta solución regulatoria no es nada nueva. Ya en el 2010 el ROP se había separado en dos: un fondo formado por los recursos de los trabajadores activos y otro con los recursos de los ya pensionados.

Son dos grupos muy diferentes: el primero está acumulando recursos; el segundo, desacumulándolos a través del pago de las pensiones que otorga el régimen.

En buena teoría, las inversiones del fondo de desacumulación deben ser más líquidas para atender los pagos de las pensiones y estar orientadas a preservar el capital. Es, en principio, menos rentable que el de acumulación, que es a largo plazo y atiende salidas de recursos, básicamente, por la libre transferencia entre operadoras.

En aquella oportunidad, se estableció que la separación se realizaría dentro de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de la norma (el 2010). Esta disposición se reformó en el 2015 para que la separación se realizara el 31 de diciembre del 2024, dado que el sistema, creado en el 2000, no contaría aún con suficientes pensionados.

Se hacía necesario que la masa de pensionados creciera a un punto óptimo para la adecuada administración e inversión de los recursos. Esta iniciativa estuvo bien orientada, pero lo cierto es que los fondos de acumulación (trabajadores activos) están integrados por afiliados muy distintos: desde el trabajador joven que recién empieza a participar en el sistema hasta los que se encuentran cercanos a su jubilación. ¿Más riesgo o menos riesgo? Depende.

Considerando que los horizontes temporales de los afiliados a la pensión son disímiles, tiene mucho sentido ir más allá: crear más fondos, agrupar a los afiliados según su edad, de manera que las inversiones de cada fondo se adecúen a los perfiles de los participantes (fondos generacionales).

Los fondos de los afiliados más jóvenes son capaces de asumir más riesgos a cambio de más rendimientos para acrecentar su patrimonio y, conforme van envejeciendo, las inversiones y el modelo de negocio tenderán a ser más conservadores para proteger los recursos de las volatilidades.

¿Recibirán menos rendimientos los fondos de las personas de más edad que los de los más jóvenes? Esta es una de las críticas de los que no apoyan este esquema, pero sí, probablemente, porque el rendimiento siempre está relacionado con el riesgo.

El ROP está destinado a pagar pensiones, no a poner en riesgo los recursos cuando ya no estamos tan jóvenes o cuando ya estamos pensionados...

yannisterloff@gmail.com

# La magia del aula

**Amalia Chaverri** 

FILÓLOGA

on este sugerente título, la distinguida escritora y filóloga Emilia Macaya Trejos recibió el 26 de agosto, en una sesión solemne durante la celebración del 84.º aniversario de la fundación de la Universidad de Costa Rica, el premio Rodrigo Facio Brenes. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Ciudad de la Investigación.

Bajo el poético título *La* magia del aula, la galardonada despliega su sabiduría en el campo de la literatura, la filología y demás disciplinas afines. En este proceso, aflora un significativo acto de recordación hacia quienes influyeron en ella desde sus años mozos. Entre ellas, y no de manera gratuita, se menciona a Leda Fernández, su alumna y viuda de Rodrigo Facio. Asimismo, con gratitud, se reconoce a quienes dedicaron su tiempo a la elaboración de este premio.

En adelante, con rigor científico, Emilia Macaya se remonta al reconocimiento de su pasión y enseñanza por la literatura. Es aquí donde construye su elogio y pasión por la vida académica a partir de esta convincente conclusión: "Soy una convencida docente, soy escritora y soy mujer".

La galardonada proviene de una familia de intelectuaEn la educación se encuentra la sabiduría que nos hará mejores ciudadanos

les y estudiosos, quienes tuvieron una notable influencia en nuestro devenir histórico, sembrando semillas de sabiduría en nuestra sociedad.

Estamos viviendo momentos turbulentos. La enseñanza y la educación están amenazadas. Quienes luchan por su rescate no tienen descanso. Sin embargo, no debemos perder la esperanza, pues mucho de lo que hemos logrado no podemos permitirnos perderlo.

¿Dónde encontrar alguna



Emilia Macaya. FOTO: URUK EDITORES.

respuesta? La opción por excelencia es la enseñanza. Será en las aulas, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas. En las aulas encontramos el conocimiento y la sabiduría

que nos hará mejores ciudadanos.

Como bien apunta la galardonada, Emilia Macaya: "En las aulas existe la magia"...

amalia.chaverri@gmail.com

28 PÁGINA QUINCE

JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2024 / LA NACIÓN

### Tara Pincock

ASESORA EN EL OPEN MARKETS INSTITUTE

principios este mes, Google recibió un fuerte golpe, que puede sentar las bases de una oleada de demandas antimonopolísticas contra grandes empresas tecnológicas. En el primero de dos litigios entablados contra la empresa por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el juez de distrito Amit Mehta dictaminó que Google violó la ley de defensa de la competencia, al mantener un monopolio ilegal en el mercado de buscadores y publicidad basada en búsquedas.

Todavía no se sabe qué sanción recibirá Google; una de las posibilidades que analiza el Departamento de Justicia es forzar la división de la empresa. Pero la cuestión más importante es si el caso alentará las reformas que se necesitan para fomentar la competencia en la monopolizada industria tecnológica, o si al final quedará en el recuerdo como una oportunidad perdida.

En mi carácter de exfuncionaria contra los monopolios, y tras pasar años investigando y demandando a Google, creo que la bien razonada decisión de Mehta tiene excelentes oportunidades de superar una apelación. Aunque el mero hecho de tener un monopolio no es ilegal, sí lo es usar ese poder para asfixiar la competencia (como ha hecho Google).

Modo de operar. Explotando contratos de exclusividad para impedir que empresas rivales obtengan el lugar de buscador predeterminado en puntos clave de acceso a búsquedas (como el navegador Safari del iPhone) y cobrando precios supracompetitivos en el mercado de anuncios de texto, Google consiguió aplastar a posibles competidores.

La empresa ya había anunciado la intención de apelar el fallo ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (el mismo tribunal que en el 2001 sostuvo que Microsoft violó la Ley Sherman de Defensa de la Competencia). Esto resalta los sorprendentes paralelos entre ambos casos.

Al igual que en el fallo sobre Microsoft, el caso de Google no se basó en nuevas teorías jurídicas o en alguna interpretación radical de la legislación antimonopolística. Por el contrario, Mehta siguió de cerca el razonamiento expuesto en la decisión sobre Microsoft, con un análisis conservador que aumenta las probabilidades de que el fallo supere la apelación de Google.

Si se confirma el fallo, puede originar un cambio fundamental en la conducta empresarial de las plataformas megatecnológicas y de otras empresas dominantes, que se volverán más renuentes



SHUTTERSTOCK

# Un simple tirón de orejas no basta

a firmar contratos de exclusividad orientados a evitar la competencia. Pero el alcance de ese cambio dependerá más de la gravedad de las medidas reparatorias que del fallo en sí mismo.

Para restaurar la competencia en el mercado de buscadores y publicidad basada en búsquedas, dichas medidas deben ser multidimensionales, estructurales y, sobre todo, apuntar a las raíces del perjuicio causado por las prácticas anticompetitivas de Google. Un simple tirón de orejas no basta; el castigo tiene que ser lo bastante grave para que otras empresas monopolizadoras lo vean como una advertencia.

Coto a los monopolios. La derrota de Google tendrá amplias repercusiones, porque demuestra que las megatecnológicas no son intocables y que todavía es posible aplicar la Ley Sherman de 1890 para poner coto a los monopolios. El gobierno de los Estados Unidos está llevando adelante demandas antimonopolísticas contra Apple y Amazon, además de otro caso contra Google (referido al mercado de tecnología publicitaria o ad-tech), y es posible que a los monopolios megatecnológicos les llegue pronto el día de una dolorosa rendición de cuentas.

En particular, el fallo de Mehta puede tener una influencia significativa en el juicio contra Google por el caso de la *ad-tech*, cuyo inicio está programado para el 9 de setiembre. Es verdad que la sentencia que atribuye a Google Aunque Google haya perdido una batalla, la guerra por la competencia en los mercados no se ganará en los tribunales

un monopolio de los servicios generales de búsqueda no garantiza un resultado similar en el segundo caso, pero la conducta de Google en ambos mercados exhibe claras semejanzas.

En los dos, Google aprovechó su posición dominante para suprimir la competencia y extraer ganancias excesivas mediante la manipulación de las subastas de anuncios.

En vista de estas semejanzas, es probable que la jueza de distrito Leonie Brinkema, que tramita el segundo caso, tenga muy en cuenta el fallo de Mehta a la hora de dar sentencia. Para los juicios por monopolizadoras prácticas contra Apple y Amazon todavía faltan años, de modo que la influencia que sobre estos tendrá el fallo contra Google en lo referido a servicios de búsqueda dependerá en gran medida del resultado de la apelación.

Lamentablemente, la sentencia de Mehta no fue una victoria completa de las autoridades antimonopolísticas, ya que desestimó otros reclamos de los demandantes, por ejemplo, la acusación de que Google favorece sus propios servicios dentro de la herramienta de administración de publicidad en línea SA360.

En su decisión, Mehta sostuvo que esta conducta no era objetable, porque Google no está obligada a hacer negocios con sus competidores; sin embargo, cuando en el 2008 Google adquirió la herramienta, prometió que esta seguiría siendo neutral. De modo que el fallo de Mehta solo fue favorable a los demandantes en algunas acusaciones específicas.

¿Será el fallo contra Google por el mercado de servicios de búsqueda un catalizador de competencia real en el sector tecnológico? Es probable que no. Aunque es un paso en la dirección correcta, la legislación antimonopolística estadounidense todavía tiene que luchar contra malos precedentes, y los tribunales suelen ser reacios a fallar en contra de grandes corporaciones.

Pese a su relativa sencillez (era básicamente una versión actualizada de la demanda contra Microsoft), el juicio contra Google por el mercado de servicios de búsqueda se prolongó por espacio de diez semanas, para culminar en un fallo de 286 páginas que todavía puede quedar anulado en la fase de apelación.

Es cada vez más evidente la necesidad de que el Congreso intervenga y reforme la legislación antimonopolística para que las pequeñas empresas tengan una oportunidad equitativa de crecer y prosperar. Aunque Google haya perdido esta batalla, la guerra por la competencia en los mercados no se ganará en los tribunales.

© Project Syndicate 1995-2024

# **ENFOQUE**

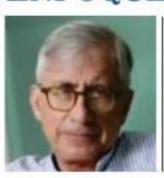

Jorge Vargas Cullell SOCIÓLOGO

n ocasiones, cosas que son completamente remotas lo ponen a uno a pensar. Resulta que en un municipio en los Estados Unidos el presidente del Partido Republicano renunció a su puesto luego de una larga lucha interna con un grupo de fanáticos que quiere controlar el partido para empujar una agenda que incluso él, un conservador, considera radical y antidemocrática. En su carta de renuncia escribió: "(Ellos) se dieron cuenta de que si son lo suficientemente engañosos, lo suficientemente ruidosos, lo suficientemente desagradables y lo suficientemente exigentes, encontrarán un camino hacia el corazón (de la organización)".

Si uno se abstrae de las particularidades del pleito, la verdad es que ese escrito apunta a un fenómeno universal en la política. En todo lugar existen siempre grupos intransigentes, dotados de unidad de propósito y voluntad a toda prueba, que quieren que el mundo se amolde a sus ideas y, si no, peor para el mundo y, por supuesto, para quienes ellos consideran sus enemigos (todos los demás). Por largos períodos, esos grupos son minúsculos y navegan bajo el radar. Están ahí, pero nada más.

Hay épocas, sin embargo, en que las cosas cambian. De repente, se abre una oportunidad política para los más fanáticos, quienes encuentran que serlo paga, y muy bien. De ser gente que nadie tomaba en serio, pasan a ser fuerzas poderosas. Esa oportunidad no cae del techo y, aunque no existe una sola explicación, hay condiciones que usualmente están ahí. Destaco dos de ellas. La primera es una amplia percepción social de injusticia y discriminación, originada en desigualdades reales que el sistema político no atiende y que permiten conectar el enojo de los fanáticos con el descontento popular. La segunda condición es la existencia de actores que, por cálculo político, les abren el espacio, pues creen que los pueden manipular, aunque al final, más bien, terminan siendo devorados.

Pienso que en Costa Rica se ha ido abriendo la puerta a los fanáticos enojados, por razones como las dichas, y, agrego, porque ya todo el mundo se dio cuenta de que el discurso del enojo es rentable. Por el momento, no han logrado articularse organizativamente, pero nada impide que en el futuro lo hagan. Entonces, hay tiempo para la prevención: las alianzas políticas para enfrentar los desafíos de la desigualdad y la exclusión social, empleo y mejores servicios públicos son claves.■

vargascullell@icloud.com

www.nacion.com

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

# PURODEPORTE

-> Argentino no ocultó su deseo de continuar como técnico de la 'Tricolor'

# Vivas da señales de querer quedarse en el banquillo

Decisiones que tomó sugieren intención de seguir luego de interinato

### **Cristian Brenes**

cristian.brenes@nacion.com

Gustavo Alfaro dejó vacante el puesto de técnico en la
Selección de Costa Rica y,
casi de forma natural, Claudio Vivas asumió el cargo de
manera interina para afrontar compromisos inmediatos.
Sin embargo, hay indicios de
que el director deportivo de
la Fedefútbol tiene intenciones de permanecer en este
nuevo rol en el banquillo.

Vivas y la propia dirigencia ya habían mostrado un comportamiento que daba para interpretar que el argentino sí es una opción para quedarse como entrenador oficial. El argentino ya tuvo un paso como emergente en setiembre del 2023, entre la salida de Luis Fernando Suárez y la llegada de Alfaro, pero en aquel momento todas las partes fueron enfáticas en que era solo provisional.

En esta ocasión, no existe esa "cláusula" y el propio presidente de la Federación, Osael Maroto, dejó abierta la posibilidad de que Vivas continúe en el cargo. El argentino también ha dado señales de que desea salirse de su puesto administrativo y quedarse al frente de la *Sele*.

"Si mi trabajo es eficiente y logro los objetivos, quedará a consideración del Comité Ejecutivo. Así como me designaron, también decidirán hasta dónde puedo llegar. Hoy estoy muy contento, deseoso de que esto salga bien y de continuar", comentó.

Existen otros factores que refuerzan la idea de que Claudio Vivas está considerando



Claudio Vivas ya tuvo un paso como interino en la Selección Mayor de Costa Rica y también trabajó con la Sub-23. Su conocimiento del fútbol tico es total luego de laborar como director deportivo. RAFAEL PACHECO

quedarse en la Selección: ha conformado un cuerpo técnico completamente nuevo, con asistentes, e incluso ha fichado a un preparador físico, un preparador de porteros y un especialista en scouting y análisis de datos, todos del extranjero. Uno de sus auxiliares es Paulo Wanchope, una figura conocida por su interés en procesos a largo plazo, quien dificilmente se sumaría a un proyecto de apenas cuatro meses.

Además, Vivas tiene contrato como director deportivo de selecciones nacionales hasta diciembre. Él mismo ha enfatizado que sería imposible continuar realizando ambos trabajos de manera paralela por mucho más tiempo.

"No me he despegado de mi trabajo; estuve en el entrenamiento de las chicas que van para el Mundial, también en las prácticas de otros grupos, y trato de maximizar mi tiempo en todo. Siempre he dedicado mucho tiempo a mi tarea y trato de no apartarme de lo que ocurre. Sin embargo, no nos engañemos, no puedo hacer dos, tres o cuatro cosas al mis-

mo tiempo", afirmó Vivas.

Claudio y su equipo estarán
a cargo del inicio de la Liga de
Naciones de la Concacaf. El
primer partido será ante Guadalupe en el Estadio Nacional

el próximo 5 de setiembre, seguido de una visita a Guatemala, el 9 de este mismo mes.

Asimismo, continuarían en sus funciones para el partido en Surinam, el 11 de octubre, y para recibir a los guatemaltecos en el Estadio Nacional, el 15 de octubre. Después, el Comité Ejecutivo deberá tomar decisiones sobre su futuro.

Vivas estará acompañado por Chope y también por Diego Ferella (preparador físico), Carlos Di Pascua (scouting y data), Matías Stampone (preparador de porteros) y Cristian Vella (auxiliar técnico).

Puntos a favor. Nadie conoce

mejor el día a día de la Selección Mayor de Costa Rica, las divisiones menores y los procesos femeninos que Claudio Vivas. El argentino asumió el puesto de director deportivo en enero de 2023 y tiene una visión completa, lo que le da ventaja para asumir el cargo de técnico de la *Tricolor*.

Vivas no necesitaría tiempo para familiarizarse con el entorno, adaptarse a la Concacaf o reconocer a los futbolistas jóvenes que forman parte del cambio generacional. Él mismo participó en este proceso de renovación junto a Gustavo Alfaro y fue uno de los responsables de iniciarlo, como él mismo lo señaló.

"Mi función era otra, pero hemos trabajado en conjunto desde junio de 2023, cuando había otro entrenador. También me tocó un interinato en el que tratamos de incorporar a figuras jóvenes. Debemos seguir adelante; hay un promedio de edad joven y debemos sostenerlo. Ahora, cada jugador deberá defender su lugar, teniendo en cuenta que cada partido de la Selección es el más importante", comentó.

Incluso, el técnico interino mantuvo la base de convocados de Alfaro para la Copa América y solo realizó cuatro cambios para la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sebastián Acuña, volante de San Carlos; Kevin Briceño, portero del Cartaginés; Rashir Parkins, mediocampista de Alajuelense; y Alonso Martínez, delantero del New York City FC de la MLS, son las nuevas incorporaciones bajo la dirección de Vivas.

Quedaron fuera el arquero Kevin Chamorro, los defensores Douglas Sequeira y Yeison Molina, así como el delantero Anthony Contreras. Por su parte, Orlando Galo quedó fuera debido a una lesión.

# Vargas deberá pedir disculpas antes de jugar

# Cristian Brenes

cristian.brenes@nacion.com

Kenneth Vargas tendrá una nueva oportunidad en la Selección, pero estará condicionada a que no repita un comportamiento que tuvo tras la Copa América 2024. Incluso, el futbolista de 22 años, que juega en el Hearts de Escocia, deberá disculparse ante sus compañeros de la *Tricolor* antes de los partidos de la Liga de Naciones.

Vargas se quejó en sus redes sociales por no haber jugado ni un minuto en la Copa América, señalando que estaba "caído mentalmente" y que había sufrido como nunca. Además, escribió: "No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa", lo que pareció una referencia al extécnico Gustavo Alfaro.

El entrenador interino, Claudio Vivas, explicó por qué decidió no excluirlo de la nueva convocatoria y reveló que conversó con él.

"Hablé con Kenneth; lo conozco desde hace tiempo, lo llevamos al torneo Maurice Revello, a los Juegos Centroamericanos y a la Copa Oro. Le dije que su proceder no fue el correcto, que debe hablar con el grupo y que lo necesitamos en la cancha", expresó Vivas, quien detalló el comportamiento que espera de los futbolistas en este proceso.

"No debe haber mensajes a

través de las redes sociales; si hay algo que decir, se debe hacer personalmente", enfatizó.

Vivas se apoyará en Paulo Wanchope para ayudar a encaminar a una joven promesa que aún no se ha consolidado en la *Tricolor*.

"Kenneth tiene mucho por aprender, y Paulo nos ayudará mucho, porque nadie mejor que él para explicarles a los jóvenes que están comenzando en el fútbol extranjero", dijo. ■



Kenneth Vargas llegó en un buen nivel a la Copa América, pero no jugó. FEDEFÚTBOL

30 PURO DEPORTE

**NUEVO ASISTENTE DE CLAUDIO VIVAS** 

# Paulo César Wanchope regresa a la Selección

> Chope vuelve a la Fedefútbol nueve años después de su intempestiva salida

### **Cristian Brenes**

cristian.brenes@nacion.com

Paulo Wanchope está de regreso en la Selección de Costa Rica. Pasaron nueve años desde que Chope estuvo por última vez con la *Sele*, pero la figura histórica del fútbol tico volverá para sumar en el cuerpo técnico del timonel interino, Claudio Vivas.

Chope será el asistente de Vivas, quien lo eligió porque lo conoce a la perfección y porque considera que tiene la experiencia y el peso para darle una mano.

"Siempre pensé en Wanchope porque lo conozco desde el 2015, cuando vine a hacer un curso en Costa Rica. Generamos un vínculo, establecimos un diálogo y coincidimos en lo futbolístico. Destaco su predisposición de escuchar y estoy muy contento de tener a alguien del medio local con semejante historia, porque es una persona muy importante en el fútbol tico", comentó Vivas.

Paulo César fue asistente de Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014 y también fue técnico de la *Tricolor*, pero renunció a su puesto en el 2015.

Vivas también reveló ayer las otras figuras que lo acompañarán en esta experiencia que, en principio, será por lo que resta del 2024: Diego Ferella (preparador físico), Carlos Di Pascua (scouting y data), Matías Stampone (preparador de porteros) y Cristian Vella (auxiliar técnico).

Este nuevo cuerpo técnico se estrenará en la Liga de Naciones de la Concacaf, en los duelos contra Guadalupe (5 de setiembre, Estadio Nacional) y ante Guatemala (9 de setiembre, Ciudad de Guatemala).

Wanchope es reconocido a nivel mundial por su extensa carrera en las principales ligas del mundo y en la Selección de Costa Rica; incluso, la FIFA lo considera como una de sus leyendas. Sin embargo, desde el 2015 no se aprovechaba su amplio conocimiento en la Sele.

Claudio Vivas no lo dudó en llamarlo y, pese a que Wanchope se venía desempeñando más como técnico, aceptó el reto. El timonel interino consi-



Paulo César Wanchope tuvo un amplio recorrido a nivel local e internacional como jugador. Además, ha construido una carrera como técnico. Su último club fue Cartaginés. RAFAEL PACHECO

dera a Paulo como una figura clave y le dará un papel protagónico. Así lo aclaró.

"Nadie mejor que Paulo para que nos ayude inmediatamente a resolver esta situación de dos partidos internacionales muy importantes para el fútbol de Costa Rica", agregó. El seleccionador le aclaró a su nuevo equipo de trabajo que esta oportunidad de trabajo es por lo que resta del 2024, y luego el Comité Ejecutivo analizará el tema.

"Les aclaré a mis compañeros que dependerá de nosotros y del rendimiento del equipo. La decisión quedará a consideración del Comité Ejecutivo. Son personas que me conocen muy bien desde hace muchos años, hemos estado en otros lugares, hemos trabajado juntos y hemos compartido muchos desaños", dijo Vivas.

La última aventura de Chope en un banquillo fue con Cartaginés, club del que salió en octubre del 2023.

Su cuñado. Claudio Vivas gusta de mantenerse alejado del foco de los medios. Sin embargo, desde que llegó a la Fedefútbol incorporó a su cuñado Cristian Vella como su asistente y esto generó diferentes opiniones.

Vella incluso estuvo al frente de la Selección Sub-20, que no clasificó al Mundial de la categoría en el último certamen de la Concacaf. De igual forma, Vivas lo sumó como asistente a la Mayor, en su interinato, pues considera que su relación no afecta y todo es muy profesional.

"Cristian tiene siete años de trabajar conmigo y fue jugador profesional durante 20 años. Está preparado y, aunque tiene un vínculo personal, no se mezcla a la hora de trabajar. Se le señala por no clasificar al Mundial Sub-20, pero la responsabilidad no es solo de él. Tiene año y ocho meses en Costa Rica, conoce a los jugadores y el tiempo vale oro para nosotros, así que requerimos de su experiencia", afirmó.

RASHIR PARKINS EN CONVOCATORIA

# Guima metió a otra joven figura en la 'Tricolor'

# Esteban Valverde

esteban.valverde@nacion.com

Rashir Parkins, volante de Liga Deportiva Alajuelense, es la principal sorpresa de la Selección de Costa Rica para los partidos de la Liga de Naciones contra Guadalupe y Guatemala, el 5 y 9 de setiembre, respectivamente.

Para estos compromisos, el timonel mantuvo la base de futbolistas que estuvieron en la Copa América, con Gustavo Alfaro. Junto con Parkins, las únicas caras nuevas son Sebastián Acuña, Alonso Martínez y Kevin Briceño.

Parkins, mediocentro de la Liga, ha recibido la oportunidad de parte de Alexandre Guimaraes en el club y ha rotado en su posición con Celso Borges y el colombiano Larry Angulo.

Con 23 años, ha mostrado visión y claridad en el juego, y ahora es llamado por el seleccionador, Claudio Vivas.

Todavía el ambiente futbolero costarricense tiene en la retina lo vivido con Jeyland Mitchell después de la última Copa América.

El zaguero llegó como sorpresa a la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro le dio la oportunidad y, al final, terminó vendido al Feyenoord de Países Bajos.

Guimaraes, técnico de Alajuelense, fue quien le dio continuidad en la máxima división en el torneo pasado.

Ahora Guima parece estar enfocado en impulsar a Parkins, quien es uno de los juveniles que más utiliza, junto con el zaguero Santiago van der Putten y el mediocampista Creichel Pérez.

Campos ausente. Diego Campos se ha convertido en la fi-



El volante manudo Rashir Parkins suma 217 minutos jugados en el torneo nacional; además, tiene un gol. INSTAGRAM RASHIR PARKINS

gura de Alajuelense en este segundo semestre del 2024.

El delantero es el goleador manudo y, con su desequilibrio y velocidad, se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para los zagueros rivales. Sin embargo, sus dianas no fueron suficientes para hacerlo regresar a la *Tricolor*.

Campos suma ocho goles con Alajuelense entre el torneo nacional y la Copa Centroamericana. El futbolista ha marcado de todas las formas posibles y ha cumplido con la labor de un segundo delantero, ya que normalmente comparte la ofensiva con Jonathan Moya o Alberto Toril.

Diego ya había integrado la Selección Nacional en el 2023, cuando jugó un amistoso y participó en la Copa Oro; de hecho, en el torneo regional marcó un gol.

Luego de haber hecho las ligas menores en Saprissa, Campos desarrolló su carrera en el exterior. Sin embargo, a sus 28 CONVOCATORIA

# Selección con pocas sorpresas

- Porteros: Patrick Sequeira, Aarón Cruz, Kevin Briceño.
- Defensas: Gerald Taylor, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Julio Cascante, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora.
- Mediocampistas: Sebastián Acuña, Rashir Parkins, Ariel Lassiter, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer, Alejandro Bran, Jefferson Brenes.
- Delanteros: Manfred Ugalde, Joel Campbell, Alonso Martínez, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal, Andy Rojas.

años y para estar más cerca de la Selección de Costa Rica, tomó la decisión de regresar al país y firmó con Alajuelense.

Curiosamente, la ofensiva de Costa Rica para los juegos contra Guadalupe y Guatemala, por la Liga de Naciones, está compuesta por Manfred Ugalde, Joel Campbell, Alonso Martínez, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Andy Rojas; de ellos, solamente Rojas milita en el fútbol nacional.

PURO DEPORTE 31 JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2024 / LA NACIÓN



John Jairo Ruiz marcó el gol del empate, que le devolvió el liderato del grupo A al Team. ALBERT MARÍN

LA LIGA ACABÓ COMO MEJOR LÍDER EN COPA CENTROAMERICANA

# Alajuelense, el 'Team' y Motagua quedan contentos

Los florenses catrachos clasifican; Diriangén, eliminado

## Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Liga Deportiva Alajuelense salió ganando con el empate entre Herediano y Motagua. Con ese resultado, todos terminaron contentos.

Los rojiamarillos estaban metidos en aprietos, pero

lograron defender lo que se ganaron el grupo A y volvió su prioridad. El 'Team' gua con tres goles de diferencia para arrebatarle ese botín de \$40.000 al *León*, como mejor líder de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. El partido acabó 1-1.

> Esos millones se los dejaron los rojinegros por segundo año consecutivo, pero el equipo de Jafet Soto se repuso de un susto, recuperó el primer lugar del grupo A y defendió su invicto. Así que tanto manudos, como

florenses, quedaron contentos.

Al igual que el Motagua de Honduras, porque con el empate en el Estadio Nacional, clasificó a los cuartos de final y eliminó al Diriangén de José Giacone.

Herediano no jugó mal, pero no se vio tan punzante como para ganar por muchos goles, que era una idea que tenía.

Un claro reflejo de eso se constata con el dato de que durante la primera parte solo consiguió dos remates de Andy Rojas.

**Titulares** Aarón Cruz Haxzel Quirós Keyner Brown Andrey Soto Darril Araya Miguel Basulto Gerson Torres Andy Rojas Getsel Montes José González

John Jairo Ruiz D.T.: Jafet Soto Cambios: Yendrick Ruiz (Soto, 45'), Elías Aguilar (Basulto, 45'), Marcel Hernández (González, 66'), Ronaldo Araya (John Ruiz, 74') y Allan Cruz (Rojas,

**Titulares** Jonathan Rougier Sebastián Cardozo Carlos Meléndez Óscar Padilla Rubilio Castillo Yeison Mejía Agustín Auzmendi Raúl Santos Carlos Argueta Clever Portillo

Cristopher Meléndez D.T.: Diego Vásquez Cambios: Denis Meléndez (Castillo, 68'), Rodrigo Gómez (Mejía, 75'), Jonathan Núñez (Argueta, 82') y Rodrigo Auzmendi (Auzmendi, 84').

Goles: 0-1 (28') Rubilio Castillo (penal) y 1-1 (53') John Jairo Ruiz (Aguilar).

**Arbitros:** Drew Fischer al centro, asistido por Michael Barwegen y Lyes Arfa, Cuarta árbitra: Ekaterina Koroleva.

Estadio: Nacional, La Sabana, 8:06 pm.

Los florenses superaban a Motagua en pases y en posesión de balón, pero el equipo catracho se imponía en lo que realmente importa: el marcador. Ese gol de Motagua se gestó desde el manchón blanco con un lanzamiento soberbio del exsaprissista Rubilio Castillo. El penal surgió tras una falta de Getsel Montes sobre Clever Portillo.

Ya el botín que estaba en juego era lo de menos para los florenses. Esos millones pasaban a segundo plano, porque otra prioridad surgía con carácter de urgente.

El ingreso de Elías Aguilar se volvió clave y muy rápido surtió efecto. Con viveza, el 10 de Herediano cobró un tiro libre en corto hacia John Jairo Ruiz, quien tiró de media distancia y firmó el empate. ■

# DEPORTE

# 'Sele' de futsal termina gira

REDACCIÓN. Pese a un inicio poco alentador y de haber encajado 10 goles en los primeros dos amistosos, ante Portugal y Ucrania, la Sele de futsal tuvo mejores desempeños en los partidos restantes de su gira europea.

En el tercer fogueo en Portugal, la Selección logró una victoria ante Cuba por 4-1. Posteriormente, viajó a España para sus últimos fogueos contra otras dos potencias: Francia (número 10 del ranquin mundial) y España (dos veces campeona del mundo y tercera en el escalafón).

El mejor juego de la Sele fue ante los franceses. A pesar de la derrota, 3 a 2, los ticos demostraron su buen futbol para competirles. En el último encuentro, cayeron 4 a 0 ante España.

Costa Rica debutará en el Mundial el 14 de setiembre contra Paraguay.

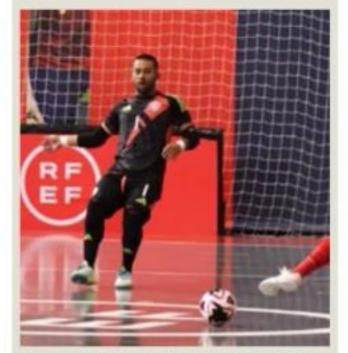

Costa Rica disputó cinco juegos en Europa rumbo al Mundial. CORTESÍA FEDEFÚTBOL

# Saprissa depende de Guanacasteca

REDACCIÓN. Aunque Guanacasteca ya no tiene posibilidades de avanzar en la Copa Centroamericana, su juego de hoy contra el Real Estelí, en el estadio Edgardo Baltodano (4 p. m.), influye en las opciones de Saprissa. Si la ADG pierde, el cuadro morado no tendrá ninguna posibilidad de lograr el liderato del grupo. Estelí llegaría a diez puntos y Saprissa solo podría sumar nueve, si derrota a segunda hora al Municipal (6 p. m.).

# Cristiano acecha marca de Messi

REDACCIÓN. Cristiano Ronaldo anotó un tanto de tiro libre en el triunfo 4 a 1 del Al-Nassr sobre el Al-Feiha, en el torneo de Arabia Saudita. No solo es el gol 900 en la carrera del portugués, sino que quedó a uno de igualar los 65 de Messi y Beckham de tiro libre. Por esa vía, solo tienen más tantos Juninho Pernambucano (77), Pelé (70), Víctor Legrotraglie (66) y Ronaldinho (66).

TÉCNICO DIJO ESTAR FELIZ EN EL CARGO

# Vladimir Quesada quiere ser el Alex Ferguson de Saprissa

# Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, tiene el sueño de trascender y convertirse en una figura emblemática del club morado.

En la conferencia previo al duelo ante el Muncipal de Guatemala (jueves, 6 p. m.), un partido que pone en juego la continuidad de Saprissa en la Copa Centroamericana, Vladimir comparó su deseo de ir más allá en el banquillo tibaseño con la trayectoria de Sir Alex Ferguson en el Manchester United.

"Cada día le doy gracias a Dios porque él es quien me tiene aquí. En un futuro, y espero que sea dentro de mucho tiempo, decida retirarme, quisiera haber sido como Sir Alex Ferguson en este equipo. Y, cuando eso ocurra, seguiré dándole gracias a él por todo lo que me ha dado", expresó el timonel.

Ferguson estuvo en el Manchester United desde 1986 hasta su retiro en el 2013, conquistando dos Champions, un Mundial de Clubes y 13 veces la Premier League.

Quesada, en tanto, se enfoca en el presente inmediato más allá de su repisa de trofeos: necesita al menos un punto ante el Municipal para garantizar la presencia del equipo en los cuartos de final.

## -¿En el último mes ha enfrentado situaciones que lo han hecho enojar?

-Yo siempre lo he dicho: me considero un bendecido, y en este momento lo disfruto, estoy sumamente contento. No pedí venir acá; soy parte de esta institución, me pidieron venir y lo acepté con mucha responsabilidad y una gran alegría. Sigo teniendo esa misma alegría; lo que pasa es que la gente no comprende. Muchas veces quieren que yo sea



Vladimir Quesada y el Saprissa enfrentarán esta noche al Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana. RAFAEL PACHECO

explosivo, y no soy así. Sé que siempre habrá personas que quieren hacer daño, buscar lo negativo, resaltarlo, pero así es la vida, así es el mundo, y eso me tiene sin cuidado.

## −¿Qué es la prioridad, el campeonato nacional o la Copa Centroamericana?

-Mi prioridad es ganar todo. Nací en este equipo; mi primera imagen fue cuando Abraham Fara, el papá de Robin Fara, nos llevó a jugar a Santa Ana. Recuerdo a los padres del

equipo rival maltratándolos. Ese día comprendí qué es esta institución: es ganar. Aquí priorizamos ganar todo, somos un equipo grande.

## -¿Cuánto pesa la experiencia de sus jugadores?

-Sabemos que el partido es de mucha presión, pero tenemos una historia reciente de cuatro torneos donde la presión ha sido enorme. En este tipo de juegos, todo eso debe relucir, y los muchachos lo tienen bien claro: es una final. ■

# PURO DEPORTE

29 de agosto del 2024

→ Juegos Paralímpicos se inauguraron este miércoles



Un nutrido grupo de bailarines en la plaza de la Concordia fueron parte de las actividades artísticas durante la inauguración. AFP

# París se llenó de alegría, música y color

> Miles de emocionados paratletas desfilaron por los Campos Elíseos

# Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

En una ceremonia llena de luz, alegría e inclusión, se dieron por inaugurados los XVII Juegos Paralímpicos París 2024, este miércoles.

La plaza de la Concordia y los Campos Elíseos recibieron cerca de 4.000 atletas, quienes en su mayoría desfilaron en un triciclo eléctrico, irradiando felicidad y esperanza en el inicio del evento, que se extenderá por 11 días.

Al igual que en los Juegos Olímpicos París 2024, que dieron inicio el pasado 26 de julio, los atletas tomaron los sitios más emblemáticos de la capital francesa, para mostrarse ante el mundo y demostrar que las justas son más que un simple acontecimiento deportivo.

En cómodos triciclos y con una enorme sonrisa, seis de los ocho atletas costarricenses que representan al país en los Juegos Paralímpicos París 2024 estuvieron presentes en el desfile.

Cantando el clásico "ticoos, ticoos", Diego Quesada
y Pilar Riveros, en tiro con
arco; José Pablo Gil, en tenis
en silla de ruedas; Sherman
Güity, en atletismo; Andrés
Molina, en taekwondo, y Camila Haase, en natación, fueron parte de la espectacular
fiesta parisina.



Andrés Molina, de la disciplina del taekwondo, y Pilar Riveros, de tiro con arco, encabezaron la delegación de Costa Rica como encargados de portar el Pabellón Nacional en el desfile de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024. AFP



El francés Michael Jeremiasz, ganador de medalla de oro en el tenis en silla de ruedas en Beijing 2008, fue parte de los relevos del fuego olímpico.



Un colorido espectáculo de fuegos artificiales iluminó el obelisco de Luxor, en la plaza de la Concordia, durante la ceremonia de apertura de las justas parisinas. AFP



Los franceses Charles-Antoine Kouakou, Elodie Lorandi, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant y Nantenin Keita encendieron el pebetero de los Juegos Paralímpicos. AFP